







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



# PATRIA

Esta é a ditosa patria minha amada

1896

O author reserva-se todos os direitos.

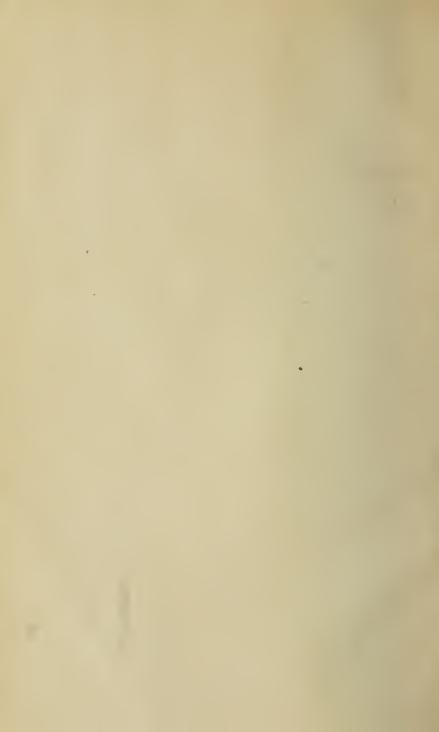

# PATRIA



# GUERRA JUNQUEIRO

# PATRIA

Esta è a ditosa patria minha amada

CAMÕES.

1896

O author reserva-se todos os direitos.

P0 9261 G873



# Á ALMA DO MEU AMIGO

# DR. JOSÉ FALCÃO



# AOS MEUS AMIGOS

Basilio Telles José Pereira de Sampaio



# ACTORES

UM DOIDO.

O REI.

Magnus, duque de S. Vicente de Fóra.

OPIPARUS, princepe d'Oiro Alegre.

CIGANUS, marquez de Saltamontes.

Astrologus, cronista-mór d'el-rei.

IAGO, antigo cão de fila, dentes podres, obeso, gordura flacida.

Judas, cão mestiço de lobo, corcunda, sarnento, olhar falso, injectado de bilis.

VENENO, fraldiqueirito anão, ladrinchador e lambareiro.



# PATRIA

Noite de tormenta. Céo caliginoso, mar em furia, ventanias tragicas, relampagos distantes. O castello do rei á beira-mar. Sala d'armas. Nos muros, entre panoplias, os retratos em pé da dinastia de Bragança. Agachados ao lume, os tres cães familiares d'el-rei,—Iago, Judas, Veneno. Entram Opiparus, Magnus e Ciganus. Sentam-se, afagando os cães. Magnus poisa na mesa um pergaminho com o sêlo real. É o tratado com a Inglaterra.

# SCENA I

CIGANUS, apontando o pergaminho e rindo:

Necrologio a assignar pelo defunto!

MAGNUS, com gravidade:

É urgente;

Salvamo-nos...

## OPIPARUS, acendendo um charuto:

Perdendo a honra... felizmente!

Inda bem! inda bem! vae-se a aria das Quinas...

### MAGNUS, convicto:

Glorioso pendão sobre um castello em ruinas...

#### OPIPARUS:

O pendão! o pendão!... um trapo bicolor, A que hoje o mundo limpa o nariz... por favor.

# CIGANUS:

Emquanto a mim, que levem tudo, o reino em massa, Pouco importa; o demonio é que o levem de graça.

Mas agora acabou-se!... e, em logar de protesto,

Vejamos antes se o ladrão nos compra o resto...

Um bom negocio... hein?!... manobrado com arte...

OPIPARUS, soprando o fumo do charuto:

Dou por cem libras, quem n'a quer? a minha parte...

#### MAGNUS, grandioso:

Quando d'animo leve o princepe assim falla,
Não se queixem depois que a dinamite estalla,
Nem se admirem de ver o paiz qualquer dia
Na mais desenfreada e tremenda anarchia!
Prudencia! haja prudencia, ao menos, meus senhores...
É grave a ocasião... gravissima!... Rumores
De medonha tormenta andam no ar... Cuidado!
Não desanimo, é certo... Um povo que deu brado,
Uma nação heroica entre as nações do mundo,
Hade viver... É longo o horisonte e é fecundo!...
Creio ainda no meu paiz, na minha terra!...
Guardo a esp'rança...

#### OPIPARUS:

Bem sei, no Banco de Inglaterra...

A esp'rança e dois milhões em oiro, tudo á ordem...

Não é isto?...

# MAGNUS, embaraçado:

Exagêro... exagêro... Concordem...
Sim, concordem... eu pouco tenho e pouco valho...
Mas o suor d'uma vida inteira de trabalho...

Economias... bagatela... um nada... era mister...
No dia d'amanhã, com filhos, com mulher...
Entendem, claro está... era preciso, emfim,
Segurança... Não me envergonho... Emquanto a mim,
Posso fallar de cara alta... o meu passado...

#### OPIPARUS:

Se é mesmo a profissão do duque o ser honrado!
É o seu modo de vida, o seu oficio... Creio
Que é d'ahi... que é d'ahi que a fortuna lhe veio:
Ninguem lh'o nega... O duque é dos bons, é dos puros...
E a virtude a render, a dignidade a juros
Acumulados... Francamente, eu noto, eu verifico
Que era caso de estar muitissimo mais rico...
O duque foi modesto: a honra de spartano
Não a deu nem talvez a dois por cento ao ano!

MAGNUS, sorrindo constrangido:

Má lingoa!...

CIGANUS, com seriedade ironica:

O nosso duque a ofender-se... que asneira! O princepe graceja... historias... brincadeira... Á honradez do duque, inteiriça e macissa, Todo o mundo lhe faz a devida justiça... Mas vamos ao que importa,—ao bom pirata inglez...

#### MAGNUS:

El-rei assignará?... o que julga, marquez?

#### OPIPARUS:

El-rei n'esse tratado é rei como Jesus, E, portanto, vão ver que o assigna de cruz.

#### CIGANUS:

Sem o ler. Quem duvida? Assignatura prompta!
Paris vale uma missa e Lisboa uma afronta.
E, em suma, concordemos nós que um mau reinado,
Por um bom pontapé, fica de graça, é dado.
A el-rei amanhã nem lhe lembra. Tranquilo,
Dormirá, jantará, pesará mais um kilo.
Uma boia de enxundia; um zero folgazão,
Bispote portuguez com toucinho alemão.

#### OPIPARUS:

Sensualismo e patranha, indif'rença e vaidade,
Gabarola balofo e glotão, sem vontade,
Ás vezes moralista, (acessos de moral,
Que lhe passam jantando e não nos fazem mal)
Eis el-rei. Um egoismo obeso, alegre e loiro,
Unto já de concurso e de medalha d'oiro.
Termina a dinastia; e Deos, que a fez tamanha,
Põe-lhe um ponto final de oito arrobas de banha...
Laus Deo!

#### MAGNUS:

Que má lingoa! El-rei, coitado! uma creança,
Nem leve culpa tem nos encargos da herança...
Não se aprende n'um dia a governar um povo...
E em casos taes, em tal momento, um homem novo,
Habituado á lisonja, habituado ao prazer...
Maravilhas ninguem as faz... não pode ser!...
El-Rei é bom! El-Rei é um espirito culto,
Illustrado... Não digo, emfim, que seja um vulto,
Um talento, uma coisa grande de espantar;
Mostra, porem, cordura, o que não é vulgar...
Cordura e senso... Eu falo e falo com rasão...
Não minto... sou cortez, nunca fui cortesão!

Duque e plebeu... vim do trabalho honrado que magôa...
Não lisongeio o povo e não adulo a C'roa.
Os defeitos d'el-rei?... Não me custa o dizel-o:
Eu quizera maior int'resse... maior zelo...
Mais edade, afinal... Deixem correr os anos,
E hãode ver o archetipo exemplar dos sob'ranos.

#### OPIPARUS, sorrindo:

Ingenua hipocrisia, duque... Olhe que el-rei Conhece-nos a nós, como nós a el-rei...

#### CIGANUS:

Sabem? Dá-me cuidado el-rei... dá-me cuidado...
Melancolia... um ar de nojo... um ar de enfado...
Sem comer, sem dormir, não repousa um minuto,
E é rarissima a vez que elle acende um charuto.

#### OPIPARUS:

Indicio bem peior: ha já seguramente Tres dias que não vae á caça e que não mente. Ora, se el-rei não mente e não fuma e não caça, É que não anda bom, não anda...

#### MAGNUS:

Que desgraça!

Pudera! hãode afligil-o, e com toda a rasão, As tremendas calamidades da nação. Cada hora um desastre, um infortunio... Eu scismo, Eu olho... e vejo perto o cairel d'um abismo!

#### OPIPARUS:

Oh, nunca abismo algum tolheu el-rei, meu amo De aldravar uma peta ou de caçar um gamo.

#### CIGANUS:

E depois o cronista-mór, tonto e velhaco,
A insinuar-lhe, a embeber-lhe endrominas no caco,
Telepatias, bruxarias, judiarias
Do Livro das Visões, Sonhos e Profecias.
O que vale é que el-rei, um gordo hereditario,
Pesa de mais para profeta ou visionario.
Não me assusta...

## MAGNUS, confidencial:

Marquez... d'um amigo a um amigo!
Entre nós... falle franco: a ordem corre p'rigo?...
O mal-estar... desassocego... uma aventura...
Os quarteis... Diga lá: julga a C'roa segura?...

#### CIGANUS:

Segura e bem segura. Equivocar-me-hei, No entretanto, parada feita: jógo ao rei! N'este lance... No outro... A inspiração é varia, E bem posso mudar para a carta contraria.

#### OPIPARUS:

De maneira que apenas eu, sublime idiota,
Guardo fidelidade ao rei n'esta batota!
Alapardou-se em mim o dever e a virtude!
Quando o trono de Affonso Henriques se desgrude,
Eu cá vou com el-rei... Isto da patria e lar
É boa femea, bom humor e bom jantar.
O ditoso torrão da patria!... que imbecis!
No globo não ha mais que uma patria: Paris.

A nossa então, que choldra! Infecta mercearia, Guimarães, Policarpo, Antunes, Braga & C.ª! Um horror! um horror! Não temam que proteste, Se emigrando me vejo livre de tal peste. Fico por lá... não torno mais... fico de vez... O que é preciso é bago... Ora, você, marquez, Adoravel canalha e salteador galante, Não me deixa embarcar el-rei como um tunante, El-rei que vae viver por côrtes estrangeiras, Sem duas duzias de milhões nas algibeiras... Eu sou trinchante-mór, e conservo o logar, Havendo, claro está, faisões para trinchar!...

## MAGNUS, imponente:

Incrivel! No momento grave em que a Nação
Dorme (ou finge dormir!) á beira d'um vulcão,
N'esta hora tremenda, hora talvez fatal,
Ha quem graceje como em pleno carnaval!
E assim vamos alegremente, que loucura!
Cavando a todo o instante a propria sepultura...
No dia d'amanhã ninguem pensa, ninguem!
Os resultados vel-os-hão... caminham bem...
Divertem-se com fogo... Olhem que o fogo arde...
E extinguil-o depois (creiam-me!) será tarde...

Já não é tempo... As lavaredas da fogueira
Abrazarão comnosco a sociedade inteira!
A mim o que me indigna e ruborisa as faces
É ver o exemplo mau partir das altas classes,
Sem se lembrarem (doida e miseravel gente!)
Que as victimas seremos nós... infelizmente!
Não abalemos, galhofando, assim á tôa,
A egide do Sceptro, o prestigio da C'roa!
Quando a desordem tudo infama e tudo ameaça,
A Realeza é um penhor...

#### CIGANUS:

Destinado a ir á praça.

Questão d'anos, questão de mez ou questão d'hora,

Segundo ronde a ventania lá por fora...

Observemos o tempo... anda brusco, indeciso...

Não arme o diabo algum ciclone d'improviso!...

O trono, defendel-o emquanto nos convenha;

Depois... trono sem pés já não é trono, é lenha.

Queima-se; e no brazeiro alegre a chamejar

Cosinhamos os dois, meu duque, um bom jantar!...

O duque a horrorisar-se!... Eu conspiro em segredo...

Pode ouvir, pode ouvir... duque, não tenha medo!

A republica infame, a republica atroz,
Uma bella manhã será feita por nós,
Meu caro duque!... E o presidente...
Ora quem... ora quem, duque de S. Vicente?!...
O duque! Não ha outro, escusado é lembrar!...
Um prestigio europeu... a independencia... o ar...
Não ha outro!... d'arromba!... á verdadeira altura!...
Todas as condições, todas... até figura!
Parece um rei! que nem já sei como se move
Com as trinta gran-cruzes...

MAGNUS, lisongeado:

Upa!... trinta e nove!

#### CIGANUS:

Trinta e nove gran-cruzes, hãn! no mesmo peito... Caramba, duque!... é bem bonito... é de respeito! E o povo gosta, deixe lá... De mais a mais Duque e plebeu...

MAGNUS, com dignidade:

Não me envergonho de meus paes! Filho d'um alfaiate... Honra-me a origem!...

#### CIGANUS:

Sei ...

E nobreza tão nobreza é que a não dá el-rei. Nobreza d'alma! Emfim, meu duque, nem pintado Se encontraria egual para chefe do Estado! Queira ou não queira, pois, o meu illustre amigo...

# MAGNUS, solene:

Eu lhe digo, marquez... eu lhe digo... eu lhe digo...

De vagar... de vagar... Um problema importante,

Que exige reflexão, maturação bastante...

Sou monarquico... Fui-o sempre!... Inda hoje creio

O trono liberal o mais solido esteio

Do Progresso e da Paz e a melhor garantia

Da justa, verdadeira e san Democracia.

Não precisamos outras leis... Ha leis á farta!

Executem-nas!... Basta executar a Carta!

Cumpram as leis!... Dentro da Carta, realmente,

Cabem inda á vontade o futuro e o presente...

É este o meu criterio... e já agora não mudo!...

Honrosas convicções, filhas d'algum estudo

E muitas brancas... Mas, emfim, se as loucuras alheias...

Desvairamentos... circumstancias europeas...

Derem de si em conclusão regimen novo,
Acatarei submisso os dictames do Povo!
Monarquico e leal... no entretanto, marquez,
Antes de tudo, sou e serei portuguez!!
Ao bem da Patria em caso urgente, em horas criticas
Não duvido imolar opiniões politicas!
Darei a vida até, quando preciso for!!

CIGANUS:

El-rei que chega...

MAGNUS, curvando-se:

Meu Senhor!

CIGANUS:

Meu Senhor!

OPIPARUS:

Meu Senhor!

# SCENA II

Os mesmos e o rei

Os tres cães acodem festivos ao monarcha

O REI, sombrio e melancolico, repelindo os cães:

Que noite!

CIGANUS:

Vendaval furioso!

OPIPARUS:

Noite rara

Para uma ceia de champagne e mulher cara...

O REI:

Faz-me nervoso a noite...

MAGNUS:

É da atmosfera espessa...

Electrica... Atordôa e desvaira a cabeça...

O REI, apontando o pergaminho:

O tratado?

CIGANUS:

O tratado.

MAGNUS:

Um pouco duro... El-rei...

O REI, indiferente:

Seja o que for... seja o que for... assignarei...

Vae ao balcão, ficando abstracto, a olhar a noite.

MAGNUS:

Não ha duvida; el-rei anda enfermo... é evidente...

OPIPARUS:

Galhofeiro, jovial, bom humor permanente, Sceptico, dando ao demo as paixões e a tristeza, Caçador, toireador, conviva heroico á mesa... Pobre do rei... quem o diria!... que mudança! Oxalá que a loucura, a vir, lhe venha mansa...

#### CIGANUS:

O ratão do cronista é que o tem posto assim, Com misterios em grego e aranseis em latim...

Trovão formidavel.

O REI, voltando do balcão:

Que noite!

#### MAGNUS:

Uma trovoada enorme!... Causa horror!...

Ciganus desdobra o pergaminho e vac ler o tratado.

#### Ò REI:

Leitura inutil... Deixa lá... Seja o que for... Seja o que for... adeus!... assignarei...

#### CIGANUS:

Perfeito.

Não ha balas? Resignação; não ha direito.
Se entra no Tejo de surpreza um coiraçado,
Quem vae metel-o ao fundo, quem? A nau do Estado
Com bispos, generaes, bachareis, amanuenses,
Pianos, pulgas, mangas d'alpaca e mais pertences?
A esquadra? vae a esquadra real, um meio cento
De alcatruzes, bidets e banheiras d'assento?
Sacrificar a vida á honra? Acho coragem,
Mas a honra sem vida é de pouca vantagem;
Não se gosa, não vale a pena. A vida é boa...
Defendamos a vida... e salvemos a C'roa.

# MAGNUS, eloquente:

E salvemos a C'roa! A vida eu dal-a-hia
Pela honra da Patria e pela Monarquia!
Somos filhos de heroes! mas n'esta conjunctura
A resistencia é um crime grave, uma loucura!
Um paiz decadente, isolado na Europa,
Sem recursos alguns, sem marinha e sem tropa,
Tendo no flanco, álerta, o velho leão de Hespanha,
Arrojar doidamente a luva á Gran-Bretanha,

Oh, pelo amor de Deos! digam-me lá quem hade Assumir uma tal responsabilidade?!!... A patria de Albuquerque, a patria de Camões Abolida era emfim do mapa das nações! Guardemos nobremente uma atitude calma! Recolhamos a dor ao intimo da alma, E o castigo do insulto, o prazer da vingança A nossos netos o leguemos, como herança! Que Deos hade punir (é justiceiro e é bom) A moderna Cartago, a triunfante Albion! Saiba, porém, El-Rei que o brio portuguez O defendemos nós ante o leopardo inglez, Á força de valor e sisuda energia, No campo do direito e da diplomacia! Com as Instituições por norte e por escudo, Fizemos tudo quanto era possivel! — tudo!!

OPIPARUS, ao rei, galhofando:

Quer o duque dizer que ambiciona o colar Do Elefante Vermelho e do Pavão Solar...

MAGNUS, com indignação e nobreza:

Não requeiro mercê tão grandiosa e tão alta, Comquanto seja ella a que ainda me falta. O Elefante e o Pavão! Um colar e uma cruz A que somente os reis e os princepes tem jus! Não ouso... Mas, se um dia a gran munificencia Da C'roa houver por bem, (florão d'uma existencia!) Conceder-m'a!....... Que, deixem-m'o explicar: eu, medalhas e fitas, Não é por ser vaidoso ou por serem bonitas, Que as ostento... Plebeu nasci, de bom quilate... Não o escondo a ninguem: meu pae era alfaiate. Ora, n'um peito humilde e franco uma medalha, Como que atesta e diz ao homem que trabalha, Ao povo que moireja em seu oficio duro, Que hoje na monarquia é dado ao mais obscuro Guindar-se á posição mais alta e mais egregia, Por direito,—que é nosso! e por mercê,—que é regia! Escriptura de luz que em vivo amplexo abarca O Povo e a Sob'rania augusta do Monarcha!

### CIGANUS:

Meu caro duque, muito bem... Vamos agora, Resolvida a questão, assignar sem demora O pergaminho...

#### O REI:

Assignarei... Deixem ficar.

#### CIGANUS:

E emquanto ás convulsões do leão popular, Como diria o nobre duque, afoitamente Respondo pelo bicho: um cão ladrando á gente. Dobrei guardas, minei as pontes á cautella, E fica a artilharia em volta á cidadella. Não ha p'rigo nenhum. Durma el-rei sem temor. Boa noite, Senhor...

MAGNUS, curvando-se até ao chão:

Men Senhor!

OPIPARUS:

Meu Senhor...

Sahem os tres.

MAGNUS, vae pensando:

Ora, se o filho do alfaiate qualquer dia Inaugurava ainda a quinta dinastia!...

Eu sentado no trono!... Eu rei de Portugal!!...

Que, rei ou presidente, emfim é tudo egual...

Muita finura agora e muita vigilancia,
Observando e aguardando as coisas a distancia!...
Magnus! lume no olho e não te prejudiques...
Eu suceder, caramba! a D. Affonso Henriques!!!...

## SCENA III

O rei, só

O temporal augmenta. Relampagos e trovões.

#### O REI:

Não me lembra de ver uma tormenta assim!...

Que demonio de noite!... Ando fora de mim,

Desvairado... Um veneno oculto me afogueia,

Que ha tres dias que trago uma cabeça alheia

N'estes hombros... Que inferno!... É exquisito... é exquisito!...

Foi beberagem má... droga horrenda... acredito!

Uns vagados de louco, um frenesim medonho:..

Sonharei, por ventura, e será tudo um sonho?!...

Acordado ando eu, acordado a valer,

Que ha tres noites não pude ainda adormecer!...

Peçonha?... não!... A causa d'isto... a causa é o doido
O raio do fantasma, esse maldito doido
Que me persegue!... tenho medo... e vergonha em dizel-o!...
E depois o cronista-mór, um pesadello
Ambulante, um maluco agoireiro e sismatico,
Com aquellas visões estranhas de lunatico,
Faz-me mal... faz-me mal... Que o leve o diabo... O certo
É que ha dentro de mim desarranjo encoberto...
Uma insonia danada... um nervoso... um fastio...
Misantropia tal que não bebo, nem rio,
Nem de toiros me lembro emfim, nem de ir á caça!
Mau sangue... Arvore má... Podre... podre... É de raça!...

## UMA VOZ TRAGICA, na escuridão:

Ai, na batalha destroçado,
Ai, na batalha destroçado,
Rota a armadura, ensanguentado,
Debaixo d'uma arvore funesta
Fui-me deitar, fui-me deitar... dormir a sesta...
Fui-me deitar... dormi...
Endoudeci, enlouqueci
Debaixo d'uma arvore funesta!...

Uivam os cães, espavoridos e furiosos.

#### O REI:

O doido! o doido! o doido!... Ha tres noites a fio
Que este velho alienado, horroroso e sombrio,
Á volta do palacio, ave negra d'azar,
Anda a cantar!... anda a cantar!... anda a cantar!...

### Indo ao balcão:

## Eil-o!

(Ao clarão d'um relampago, destaca-se, de subito, fronteiro ao castello o vulto tragico do doido. Um gigante. Roto, cadaverico, longa barba esqualida, olhos profundos de halucinado, agitando no ar um bordão em circulos d'agoiro, cabalisticos. O manto esvoaça-lhe tumultuoso, restos d'uma bandeira velha ou d'um sudario.)

Morro de medo!... Ha não sei que de extravagante,
De inquietador, na voz, nas feições, no semblante
D'este doido... Será um doido por ventura?...
Mal a sua voz acorda, rouca, a noite escura,
Logo os cães a ladrar, a ladrar e a gemer,
Como se entrasse a morte aqui sem eu a ver!...
Que raio de fantasma!... É coisa de bruxedo...
Não ando em mim... não ando bom, tremo de medo...
Exquisito!...

## Sentando-se ao fogão:

Ora adeus!... É do tempo... é da lua... Nervoso... Passa... Mas, se o diabo continua Com as trovas de agoiro, eu forneço-lhe o mote, Mandando-o escorraçar a cacete e a chicote.

### Vendo o pergaminho sobre a mesa:

O tratado... Uma leria... Enfastia-me já...

Mais preto menos preto, a mim que se me dá?!

Por via agora d'uma horrenda pretalhada

Mil barafundas e alvorotos... Que massada!

Que massada!... Fazem-me doido, não resisto...

## Desenrolando o pergaminho:

É assignal-o, e prompto! Acabemos com isto!

## Lendo alto:

- Eu, rei de Portugal, subdito inglez, declaro
- «Que á nobre imperatriz das Indias e ao preclaro
- «Lord Salisbury entrego os restos d'uma herança
- «Que d'um povo ficou á casa de Bragança,

Dando-me, em volta, a mim e ao princepe da Beira A deshonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira.»

Caspite! um pouco forte... Ora adeus!... uma historia... Chalaças... Devo a c'roa á rainha Victoria!

## O DOIDO, na escuridão:

Tive castellos, fortalezas pelo mundo...

Não tenho casa, não tenho pão!...

Tive navios... milhões de frotas... Mar profundo, Onde é que estão?... onde é que estão?!...

Tive uma espada... Ah, como um raio, ardia, ardia Na minha mão!...

Quem m'a levou? quem m'a trocou, quando eu dormia, Por um bordão?!...

E tive um nome... um nome grande... e clamo e clamo, Que expiação!

A perguntar, a perguntar como me chamo!...

Como me chamo?... como me chamo?...

Ai! não me lembro!... perdi o nome na escuridão!...

## O REI, desvairado, erguendo-se:

O doido!... Aquella voz de fantasma titanico Gela-me o sangue e petrifica-me de panico! Porque?... Ignoro... O mesmo instincto singular,
Que faz ladrar os cães, mal o ouvem cantar...
Parece-me um algoz, um carrasco sangrento
D'alem campa, a marchar no escuro a passo lento,
Direito a mim!... Lá vem!... lá vem vindo... não tarda!...
Quem me defende?... a minha côrte? a minha guarda?
A minha guarda!... a minha côrte!... Ah, bons amigos,
Como heide crer em saltimbancos e em mendigos,

Sentando-se ao fogão, junto dos cães:

Se nem mesmo nos cães tenho confiança já!...

Os tres caes, agachando-se-lhe aos pés, acariciam-n'o e lambem-n'o.

O REI, enxotando Iago bruscamente:

Iago... Iago!... Então... basta de festas, vá!...
Safado! cachorro immundo!... Olhem o odre
De gordura, já meio leso e meio podre!
Biltre! Á força de comesainas e de enchentes
Emprenhou-te a barriga e cahiram-te os dentes!
As unhas foi meu pae quem t'as cortou de vez...
Já nem és cão... és porco; e inda em porco és má rez!

E lembrar-me eu de o ver, cansarrão fero e bruto, O ventre magro, o olhar em sangue, o pello hirsuto, Capaz de trincar ferro e mastigar cascalho!... E eil-o agora: poltrão! ventrudo-mór! bandalho!

Iago redobra de festas. O rei dá-lhe um pontapé.

O bandalho! o bandalho!...

E este Judas esperto,

Este Judas, filho de loba e cão incerto!...
Um chacal remeloso e sarnento e pellado,
Todo corcunda, esguio e vesgo, a olhar de lado!...
E acredita, o pandilha sorna, o safardana,
Sempre a beijar-me os pés, sempre a tossir de esgana,
Que me ilude!.. Cachorro!... Ora diz lá, meu traste:
Por quanto hasde vender el-rei? já calculaste?...

E um Veneno, que é tão pequeno e que é tão mau! Fraldiqueiro e feroz, pulgasita e lacrau! Com ganas de trincar a humanidade inteira, Vae trincando pasteis e barrigas de freira...

## Erguendo-se:

E são tres cães, tres cães! Iago, Judas, Veneno, Um odre immundo, um chacal torto e um rato obsceno, O meu amparo! Que vergonha!... Ao que eu cheguei!... Tres podengos de esquina a tutelar um rei! Mas, que demonio! sou injusto... a verdade, a verdade É que guardam o predio e fazem-me a vontade... Por amor á ração e não amor ao dono? Inda bem... inda bem... tem de salvar o trono, Se quizerem jantar... Perdida a monarquia, Adeus o regabofe e adeus a conesia! Por isso estão, como dragões, de sentinella Junto do rei, junto da copa e da gamela. Defendem-me. E eu ainda os insulto!... coitados! Mandriões e glotões, gostam de bons bocados... Tambem eu... Porque os heide, afinal, descompor? É da bilis, da inquietação, do mau humor Em que eu ando... Nem sei... que demonio! foi praga... Raios partam o doido e essa abantesma aziaga Do cronista!... Não ha que ver, fazem-me tonto!...

Vendo o pergaminho:

Mais esta geringonça inda por cima!

Indo a assignar:

Prompto!

## O DOIDO, na escuridão:

Ai, a minh'alma anda perdida, anda perdida Ou pela terra, ou pelo ar ou pelo mar... Ai não sei d'ella... ai não sei d'ella... anda perdida, E eu ha mil annos correndo o mundo sem n'a encontrar!... Pergunto ás ondas, dizem-me as ondas: — Pergunta ao luar...— E a lua triste, branca e gelada, Não me diz nada... não me diz nada... Põe-se a chorar! Pergunto aos lobos, pergunto aos ninhos, E nem as feras, nem os passarinhos Me dizem onde habita, em que logar!... Sangram-me os pés das fragas dos caminhos... Não tenho alma, não tenho patria, não tenho lar!... Ai, quanta vez! ai, quanta vez! Não passará talvez A minh'alma por mim sem me fallar! Quem reconhece o cavaleiro antigo N'este mendigo Roto e doido... quem hade adivinhar?!... Adivinhava ella . . . adivinhava! . . . O cão no escuro, pela serra brava, Não vae direito ao dono a farejar?

Adivinhava... É que está presa... é que está presa!

Hontem sonhei... (lembro-me agora!) que está presa
N'aquella bruta fortaleza,
N'uma cova sem luz, n'um buraco sem ar,
E que os carrascos esta noite, de surpreza,
A vão matar! a vão matar! a vão matar!...

Por isso o mar anda a resar!...

Por isso a lua desmaiada,
Sem dizer nada... sem dizer nada...
A olhar p'ra mim, branca de dor, fica a chorar!...

Ribombam trovões, fusilam relampagos. Os câes, espavoridos, ululam sinistramente.

## O REI, halucinado, clamando:

É de mais! é de mais!... Põe-me o caco do avesso'...
Um frenesim... Que furia!... irrita-me... endoideço...
E anda ás soltas este ladrão d'este espantalho!...
Eu já o ensino, já o arranjo... um bom vergalho...
Marquez! marquez!

## SCENA IV

O rei, Opiparus e Ciganus, acudindo.

OPIPARUS:

Meu Senhor!...

CIGANUS:

Meu Senhor!...

O REI, halucinado:

Vão-n'o prender!... vão-n'o prender!... Um salteador...
Tragam-m'o aqui aos pés, de rastros, manietado!...
Tragam-n'o aqui!...

OPIPARUS, áparte:

El-rei endoideceu, coitado!

#### CIGANUS:

Meu Senhor! meu Senhor, que indignação!... Dizei, Alguem desacatou a pessoa d'el-rei, Por acaso?

## O REI:

Um fantasma louco entre o arvoredo...

#### OPIPARUS:

Um fantasma?!... Ilusão... O ar atordôa...

### CIGANUS:

Medo

De que? de agoiros infantis, de sonhos vagos? Com ministros leaes e escudeiros bem pagos, Que teme el-rei?!...

#### O REI:

Não foi vertigem, não foi sonho...
Um brutamontes alienado, um gigante medonho
Que me não deixa... Quero vel-o... Ide prendel-o... andae...

#### CIGANUS:

Mas que fantasma é esse aterrador?

| $\mathbf{O}$ | REI, | levando-os | ao | $balc\~ao$ | e | apon- |
|--------------|------|------------|----|------------|---|-------|
|              |      | tando:     |    |            |   |       |

Doido manso...

| Olhae!                                                     |
|------------------------------------------------------------|
| Alem! alem!                                                |
| CIGANUS:                                                   |
| Strambotica figura!<br>É singular é singular               |
| OPIPARUS:                                                  |
| Crime ou loucura Por certo um doido                        |
| O REI:                                                     |
| Ha já tres noites, sem descanço<br>Uivando loas sobre loas |
| OPIPARUS:                                                  |

#### O REI:

Ide prendel-o!... amordaçae-o, manietae-o!
Não me larga esta insonia ha tres noites!... Um raio
D'um profeta a grunhir cantochões de defuntos!...
Boa carga de pau... bom marmeleiro aos untos...
Mas vejam lá que o diabo ás vezes, com a telha,
Não arme algum chinfrim... Peguem-n'o de cernelha!

## SCENA V

O rei, inquieto, preocupado, senta-se ao fogão. Os cães abeiram-se, uivando medrosos. Redobra a tormenta. Pestanejam, continuos, relampagos formidaveis.

O DOIDO, no escuro, em voz plangente de embalar creanças:

Os vivos tem medo aos mortos,

Que andam de noite ao luar...

Fantasmas de mortos

São enganos mortos...

Deixem-n'os andar!...

Os vivos tem medo aos mortos,
Que andam sonhando a penar...
Chimeras de mortos
São desejos mortos...
Deixem-n'os sonhar... deixem-n'os sonhar!...

Os vivos tem medo aos mortos,

Que andam cantando a chorar...

As canções dos mortos

São suspiros mortos...

Deixem-n'os cantar... deixem-n'os cantar!...

#### O REI:

O doido! o doido! o doido!

A MESMA VOZ, na escuridão:

Não lhes tenham medo... deixem-n'os cantar...

## SCENA VI

Entram Ciganus e Opiparus acompanhando o fantasma, em meio de escudeiros armados e com archotes. O doido aparece tal qual o descrevemos: enorme, cadaverico, envolto em farrapos, as longas barbas brancas flutuando. N'uma das mãos o bordão. Na outra um velho livro em pedaços. Lembra um doido e um profeta, D. Quixote e o rei Lear. O olhar, cavo e misterioso, é de sonambulo e de vidente. O rei empatidece como um sudario. Os cães ululam, furiosos e tremulos.

#### CIGANUS:

Eis o doido... É curioso este Mathusalem... Como se chama? onde nasceu? de d'onde vem? Ignora tudo... Canta e soluça...

#### OPIPARUS:

De resto,

Não tem furias, nem anda armado: um doido honesto.

#### O REI:

Que estafermo!... que monstro!... Um espião, talvez...

#### OPIPARUS:

Deixou-se manietar, prender, qual uma rez Submissa... Não, um doido...

#### CIGANUS:

Um doido extravagante...

Quem és? Despacha a lingoa... olha que estás diante D'el-rei... Diz o teu nome...

### OPIPARUS:

O teu nome, vilão!

O DOIDO, absorto:

Como me chamo... como me chamo?...
Ai! não me lembro... perdi o nome na escuridão!...

### CIGANUS:

Sempre a mesma resposta inalteravel...

#### O REI:

Diz

De d'onde vens? onde nasceste? em que paiz? Nada temas... El-rei é bom, podes fallar...

| O DOIDO, sonambulo:                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| Não tenho alma não tenho patria não tenho lar                    |
| O REI:                                                           |
| Traz um livro na mão, reparae                                    |
| CIGANUS, tomando o volume, que<br>doido entrega, pesaroso        |
| Deixa ver Deixa-m'o ver um livro antigo Sabes ler? Tu sabes ler? |
| OPIPARUS:                                                        |
| Anda, responde, não te encolhas                                  |
| CIGANUS, abrindo o livro:                                        |
| Nem principio, nem fim; trapos todas as folhas.                  |
| Folheando e lendo:                                               |
| «Esta é a ditosa patria minha amada                              |

| «Alguns traidores houve algumas vezes                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| «Porque essas honras vans, esse oiro puro<br>Verdadeiro valor não dão   |
| «A que novos desastres determinas  De levar estes reinos, esta gente?   |
| apagada e vil tristeza»                                                 |
| O REI:                                                                  |
| Parece verso                                                            |
| CIGANUS, restituindo o livro:                                           |
| Um alfarrabio fedorento,<br>Coisa de pregador, talvez cheira a convento |
| CIGANUS:                                                                |

Quem sabe se algum velho ermitão alienado, D'esses que vivem sós, longe do povoado, Em ermos alcantis ou cavernas de fera...

#### OPIPARUS:

Onde dormes?

### O DOIDO:

Dormir!... dormir!... Oh, quem me dera Dormir!... Oh, quem me dera esta cabeça vaga, Esta cabeça tonta, arrimal-a a uma fraga, E quedar-me p'ra sempre esquecido no chão!... E os mortos dormem... e eu morri... então... então Porque não durmo?!...

Vagueando os olhos esgazeados pelos retratos da dinastia de Bragança e como que recordando-se gradualmente, em sonho, d'um escuro passado, abolido e longinquo:

Olha os bandidos... os traidores!...
Bem n'os conheço!... foram elles... subtilmente

Rosnam os cães, enfurecidos.

Com drogas más e com venenos de serpente,

Sem eu saber, de noite e dia, a pouco a pouco,

Me levaram a alma e me tornaram louco...

Enlouqueceram-me, endoidaram-me os bandidos!...

A minha alma!... ouço gemidos...

São talvez d'ella... tem-n'a aqui encarcerada...

Onde estás, onde estás, alma desamparada?!...

Grita por mim!... onde é que estás?!... Ai, quero emfim

Ver-te comigo... Onde é que estás?!...

Os cães, truculentos, investem com elle. Resignado e com despreso:

Ah, cães danados... cães d'el-rei... mordei, mordei Este corpo sem alma!... Ah fosse outr'ora... outr'ora!... E ai dos cachorros e do dono!... Assim... agora... Mordei, mordei, ladrae, despedaçae sem p'rigo A minha carne e os meus andrajos de mendigo!...

#### CIGANUS:

Coitado! um noitibó maluco e mansarrão...

#### OPIPARUS:

Delirio de tristeza e de perseguição...

#### O REI:

Astrologus talvez o conheça...

#### CIGANUS:

O farçante!

Prégador, impostor, magico, nigromante, Meio raposa e meio c'ruja...

#### O REI:

É tal e qual... perfeito...

Mas o demonio do mostrengo tem seu geito Para enigmas... Quem sabe!... Ide-o chamar... talvez...

## SCENA VII

Opiparus vae em procura do cronista. O doido, sonambulo, vagueia em torno do salão, contemplando os retratos. O rei ao lume, junto dos cães, segue-o com os olhos.

## CIGANUS, meditando:

Bem complicado este cronista!... Quem o fez

Teve artes de engendrar singular creatura,

Contradictoria, ondeante, incerta, ambigua, obscura...

Ha duas almas no mostrengo: a que arquitéta

Chimeras vans e sonhos vãos, a do poeta

Lunatico, imbecil, mistico, iluminado, Essa deixal-a andar, que me não dá cuidado!, Mas a outra, a ambiciosa, a gulosa, a mesquinha, A refalsada, (a verdadeira!) a egual á minha, Essa mais devagar, Saltamontes... cautella!... Olho n'ella... olho n'ella... O rei é tudo, o rei fraco... este cronista Discursa bem... convem não o perder de vista... Inutil. Afinal as duas almas ao cabo Destroem-se uma a outra, é como Deus e o Diabo. E emquanto que ambas a ferver, drogas contrarias, Em mil combinações, imprevistas e varias, Se desagregam, eu, tranquilo e resoluto, Como tenho uma só, imagino e executo. Ah, o cronista ambiguo e magro e macilento Não pasmarei de o ver ainda n'um convento... Bem capaz de morrer, jejuando, ermitão... A loucura subtil envolve-o...

Que trovão!

Que relampago!... Brada o vento... ulula o mar... E este doido exquisito e singular, a olhar... A olhar... Que leve o demo a noite e a ventania...

O REI, seguindo o doido com os olhos:

Pois agora embirrou! não larga a dinastia...

O DOIDO, absorto:

Fantasmas de mortos São enganos mortos...

Não lhes tenham medo... deixem-n'os sonhar...

# SCENA VIII

Entram Opiparus e Astrologus.

O REI, ao cronista-mór:

Conheces por ventura

Este doido?

ASTROLOGUS:

Conheço.

O REI:

É doido?

#### ASTROLOGUS:

Na figura,

Na voz, no olhar, em tudo o podeis lêr, Senhor.

O REI:

E como endoideceu?

ASTROLOGUS:

De miseria e de dor.

O REI:

Ha muito?

ASTROLOGUS:

Vae fazer tres seculos...

CIGANUS:

A vista

Do espantalho endojou a mioleira ao cronista...

| $\mathbf{O}$ | D | 10.1 | т . |  |
|--------------|---|------|-----|--|
|              |   |      |     |  |

Tres seculos!... caramba! então que edade tem? Mil anos?...

### ASTROLOGUS:

Quasi...

### OPIPARUS:

Prompto! endoideceu tambem!

#### ASTROLOGUS:

A mil não chega ainda; oitocentos...

### CIGANUS:

Coitado!

Endoideceu! doido varrido e confirmado!

O REI:

Gracejas?

5

#### ASTROLOGUS:

Não perdi a rasão, nem gracejo... Acaso, meu Senhor, não vedes, como eu vejo, N'este gigante, em seu aspecto e seu fadario, O quer que seja de extra-humano e de lendario? Maior que nós, simples mortaes, este gigante Foi da gloria d'um povo o semideus radiante. Cavaleiro e pastor, lavrador e soldado, Seu torrão dilatou, inospito montado, N'uma patria... E que patria! a mais formosa e linda Que ondas do mar e luz do luar viram ainda! Campos claros de milho moço e trigo loiro, Hortas a rir, vergeis noivando em fructos d'oiro, Trilos de rouxinoes, revoadas de andorinhas, Nos vinhedos pombaes, nos montes ermidinhas, Gados nedios, colinas brancas olorosas, Cheiro de sol, cheiro de mel, cheiro de rosas, Selvas fundas, nevados pincaros, outeiros D'olivaes, por nogaes frautas de pegureiros, Rios, noras gemendo, azenhas nas levadas, Eiras de sonho, grutas de genios e de fadas, Riso, abundancia, amor, concordia, juventude, E entre a harmonia virgiliana um povo rude,

Um povo montanhez e heroico á beira-mar, Sob a graça de Deos, a cantar e a lavrar! Patria feita lavrando e batalhando: Aldeias Conchegadinhas sempre ao torreão de ameias. Cada vila um castello. As cidades defezas Por muralhas, bastiões, barbacans, fortalezas. E a dar a fé, a dar vigor, a dar o alento, Grimpas de cathedraes, zimborios de convento, Campanarios de egreja humilde, erguendo á luz, N'um abraço infinito, os dois braços da cruz! E elle, o heroe imortal d'uma empreza tamanha, Em seu tuguriosinho alegre na montanha Simples vivia, — paz grandiosa, augusta e mansa, Sob o burel o arnez, junto do arado a lança. Ao palido esplendor do ocaso na arribana, Dilo-hieis, sentado á porta da choupana, Ermitão misterioso, extatico vidente, Olhos no mar, a olhar sonambolicamente...

Agoas sem fim!... ondas sem fim!... Que mundos novos
De extranhas plantas e animaes, de extranhos povos,
Ilhas verdes alem .. para alem d'essa bruma,
Diademadas de aurora, embaladas de espuma!...
Oh, quem fôra, atravez de ventos e procellas,
N'uma barca ligeira, ao vento abrindo as velas,

«A demandar as ilhas d'oiro fulgurantes, «Onde sonham anões, onde vivem gigantes, Onde ha topazios e esmeraldas a granel, «Noites de Olimpo e beijos d'ambar e de mel! E scismava e scismava... As nuvens eram frotas Navegando em silencio a paragens ignotas... — «Ir com ellas... fugir... fugir!...» — Ũa manhã, Louco, machado em punho, a golpes de titan Abateu impiedoso o roble familiar, Ha mil anos guardando o colmo do seu lar. Fez do tronco n'um dia uma barca veleira, Um anjo á proa, a cruz de Christo na bandeira... Manhã d'heroes... levantou ferro... e, visionario, Sobre as agoas de Deos foi cumprir seu fadario. Multidões acudindo ululavam de espanto. Velhos de barbas centenarias, rosto em pranto, Braços hirtos de dor, chamavam-no... Jamais! Não voltaria mais!... oh, jamais... nunca mais!... E a barquinha, galgando a vastidão imensa, Ia como encantada e levada suspensa Para a chimera astral, a musicas de Orpheus... O seu rumo era a luz, seu piloto era Deos! Anos depois volvia á mesma praia emfim Uma galera d'oiro e ebano e marfim,

Atulhando, a estoirar, o profundo porão
Diamantes de Golconda e rubins de Ceilão.
Naiades e tritões e ninfas ao de leve
Moviam-n'a a cantar sobre espaduas de neve.
No estandarte uma cruz esquartelando a esfera;
E Venus, voluptuosa, á proa da galera
Com o anjo christão, virgem risonha e nua,
A mamar alvorada em seus peitos de lua!...
O argonauta imortal, chimerico gigante,
Voltava dos confins da epopeia radiante,
Extasiados ainda os olhos vagabundos
D'astros de novos ceos, floras de novos mundos!

Epopeia inaudita! Heroe, elle a viveu,
Sonhador, a cantou: Eschilo e Prometheu!
Inda em hinos de bronze, em estrofes marmoreas
Vibra eterno o clangor d'essas passadas glorias...
Mas a gloria entontece e mata... Deslumbrado,
Trocou por armas d'oiro as armas de soldado,
Vestiu veludo e seda e lhamas rutilantes,
Estrelou de rubins, aljofares, diamantes
Sua espada de côrte e seu gibão de gala,
E, em vez do catre duro e pão negro de rala,
As molesas do Oriente e as orgias faustosas,
Com baixellas d'Olimpo e emanações de rosas...

Perdida a antiga fé, morta a virtude antiga, Seu animo d'heroe, caldeado na fadiga De mil emprezas, mil combates de titans, Domaram-n'o por fim braços de cortesãs. Com o ferro vencera o oiro; em desagravo, O oiro, que é mau, venceu-o a elle, tornando-o escravo. Ingrato abandonara o tecto paternal, Em cuja mesa á ceia aldean, heroe frugal, Eram de sua estreme e rustica lavoira O pão moreno, o vinho claro e a fruta loira. Deixou morrer o armento; e campos e vinhedos Cobriram-se de tojo, ortigas e silvedos. Em seus castellos e palacios rendilhados, Sobre leitos de arminho e veludo e brocados, Entre beijos de harem e pompas de rajah, Desfalecera o velho heroe, caduco já. Mas era bravo ainda, e por vezes nas veias, Acordava-lhe o sangue, alvorando epopeias... N'um impeto de febre, aceso, arrebatado Na visão deslumbrante e fulva do passado, Ergueu-se um dia, louco e triste, alma chimerica, Olhos em brasa a arder na face cadaverica... Aparelhou galeões, velas brancas arfantes, Cavaleiros aos mil, juvenis e brilliantes,

Galopando a cantar, descuidados e ledos, Lanças na mão, a pluma ao vento, aneis nos dedos, Cada boca uma flor, cada arma um tesoiro, Rodelas d'oiro, arnezes d'oiro, espadas d'oiro, Pedrarias astraes em setins e em veludos. Drapejar de pendões, reverberos de escudos, E as trombetas varando o ceo leve de anil Co'o estridente clangor do seu furor febril! E, olhos em brasa a arder na face cadaverica, Lá partiu, lá partiu, alma errante e chimerica, Á epopeia da gloria, ao sonho aventureiro, Ao sonho lindo... oh, sonho triste e derradeiro!... N'um mar d'areia, fogo em pó turbilhonando, Sob o vitriolo da luz redardejando, Entre as carnagens do combate desvairado, Já trucidado, espostejado, aniquilado Seu exercito louco, — oh sonho louco e vão! — O calmo heroe, noite no olhar, gladio na mão, Negro de fumo e pó, rubro de chama e sangue, Os ilhaes estoirando ao seu corcel exangue, Arrojou-se, como um destino, erecto e forte, Á sangrenta hecatombe, á paz de Deos, á morte! E a morte não n'o quiz; exanime e desfeito, De lançadas crivado o arnez, crivado o peito,

Sob o corcel tombou, por milagre inda vivo!
Levaram-n'o depois sem acordo e cativo.
Meio seculo preso e debil... De repente,
N'um assomo de furia e de colera ardente,
Partiu grilhões, abriu o ergastulo fatal
E voltou livre, livre! ao seu torrão natal!...
Mas então, oh tristeza, oh deshonra, oh desgraça!
Feras do mesmo sangue, homens da mesma raça
Envenenaram-n'o!...

Iago atira-se furioso ao cronista.

O REI, dando-lhe um pontapé:

Silencio! deixa ouvir...

Tem cada uma este cronista!...

Iago não obedece. Outro pontapé.

Deixa ouvir!

E quem foi?... e quem foi?...

Rosnam os cães, fusilando os olhos ao cronista.

ASTROLOGUS, embaraçado e perplexo:

Quem foi?... Misterio obscuro... enigma que se esconde... Já li sobre isso, não sei quando, nem sei onde, Uma lenda qualquer...

Os cães enfurecem-se.

O REI:

Iago! Judas!... caluda!

## ASTROLOGUS:

Mas n'esse ponto, meu Senhor, a historia...

Os cães ameacam, desvairados.

é muda!...

Envenenaram-n'o, eis o facto, eis a verdade.

E ás escuras, extincta a imortal claridade,

Louco automato errante, alma cega e funerea,

Veio andando atravez do tempo e da miseria,

Mendigo como um cão e martir como um Christo,

Até chegar, meu Deos, vergonha eterna!... a isto!!...

Vede-o bem, vede-o bem, o rude heroe d'outr'ora:
Teve o mundo nas mãos, nos olhos d'aguia a aurora.
E hoje, oh destino atroz! sem amparo e sem lar,
Tem andrajos no corpo e escuridões no olhar!...
Não n'o mandeis prender, eu vol'o peço e requeiro!
É inofensivo... é manso e bom como um cordeiro...
Causam-vos medo, por ventura, umas baladas
Que anda á noite a cantar, canções d'almas penadas?...
É a doudice, horrida e má, que tumultua
Ou nas voltas do tempo ou nas fases da lua...
Não afronta ninguem... Deixem-n'o ir, coitado!
Deixem-n'o com seu mal e seu negro cuidado,
A trovar pelo escuro e a viver pelos montes
De luz do sol, d'herva do campo e agoa das fontes...

Traz um livro na mão, reparae bem, Senhor:
Um livro usado, um livro gasto e sem valor...
Sem valor!... Um tesoiro, uma historia de encanto,
Que elle escreveu com sangue e hoje rega com pranto...
Não a larga da mão, anda-lhe tão afeito,
Que até dorme com ella escondida no peito...
Mas que miseria a sua e que destino o seu!
Quer ler... e não soletra o livro que escreveu!
Muitas vezes de tarde encontro-o a meditar

Sobre rocha escarpada e nua á beira-mar... Pega no livro então, abre-o sofregamente, E fica olhando, olhando, atonito e demente, A epopeia d'outr'ora, a biblia do passado, Que lagrimas de fogo em sec'los tem queimado... Mas ai! que serve olhar, se os olhos são janelas, E se a alma é quem vê, quem espreita por ellas!... Fica a olhar... fica a olhar, hesitante e perplexo, Balbucia, articula umas coisas sem nexo, E, por fim, taciturno e torvo, aniquilado, Como quem vislumbreia, horror!, o seu estado, Fita as nuvens do azul... fita as ondas do mar... E desata, em silencio, a chorar!... a chorar!... E depois vem a noite... e ali dorme ao relento, Desamparado, abandonado, ao frio, ao vento, Té que algum pescador, de manhã, pela mão O recolha ao seu lar e lhe dê do seu pão!...

### CIGANUS:

Bem o dizia eu... bem o dizia eu...

Este cronista não regula... endoideceu!

Que historias que elle inventa, o magico!...

## OPIPARUS:

Perlendas

De visionario tonto, inquiridor de lendas... Vagueiam-lhe no caco obscuro, entre miasmas, Lemures, avejões, duendes, monstros, fantasmas...

## CIGANUS:

E no emtanto calcula e discorre direito, Se lhe cheira a questão de ganancia ou proveito...

### O REI:

Tantas magicações, tanto grego e latim
Turvaram-lhe a rasão, deram com elle assim.
Pobre eronista! anda na lua... As trapalhadas,
As pandangas que elle arquitéta!.. E bem armadas!
Bem armadas!... com certo dedo... Francamente,
Ás vezes o ladrão quasi embarrila a gente!
Põe-se-me a fantasiar uns casos de misterio,
Com tamanho palavriado e tanto a serio,
Que fico besta!... Ora o ratão! ora a inzonice!
Vejam lá, vejam lá, tudo que p'ra hi disse!

Os maranhões, a lenga-lenga, a choradeira Sobre um doido, coitado, a cahir de lazeira!

## Designando o doido:

Coitado! meio nu, faminto, vagabundo,
De charneca em charneca, aos tombos pelo mundo,
Sem ninguem... vê-se bem que esta doida alimaria
É de familia pobre, é de gente ordinaria.
E eu com receios e com medo! Visto ao longe,
Tão alto, um voseirão, as barbaças de monge,
Era um horror! coitado! um maluco, afinal...

### Aos guardas:

Deixem-n'o em liberdade e não lhe façam mal.

Não o espanquem... Ninguem lhe bata... ordens severas!

Ninguem bate n'um doido; os doidos não são feras.

Tratem-m'o bem... com caridade... Para a ceia

Uma codea de pão e a gamela bem cheia.

Desgraçado! E dormir... dorme perfeitamente

Na estrebaria ao pé dos cães: é limpo e é quente.

Roupa grossa... Avisae lá em baixo a canalha...

Duas mantas de lã e tres feixes de palha.

Não se esqueçam! cumpram as ordens que lhes dei!

# ASTROLOGUS, eurvando-se humildemente:

Ó alma generosa! Oh magnanimo rei! Que agradavel não é ser o cronista obscuro De espirito tão alto e coração tão puro!

> O doido sae acompanhado dos guardas. Os c\u00e3es perseguem-u\u00f3o, ladrando, at\u00e9\u00e1 \u00e1 porta. Desencade\u00ea-se a tormenta. Raios, trov\u00f3os, aguaceiros, ventanias lugubres. O rei e os validos dirigem-se ao balc\u00e3o. O cronista acaricia os c\u00e3es, galhofeiramente, sorrindo amavel.

# O CRONISTA, afagando Iago:

Iago, meu bom amor! faz'as pazes comigo!
Sabes quanto te quero e sei que és meu amigo...
Não te zangues... perdão... congracemo-nos, vá!
O doido foi-se embora e não torna a vir cá...
Havia de eu perder afeições como a tua,
Por causa d'um maluco a divagar na lua?!...
Anda, não sejas mau... faz'as pazes comigo...
Meu protector... meu defensor... meu velho amigo!...

# Ameigando Judas:

E este Judas!... tão bom... tão leal... tão sincero!... Como eu gosto de ti, Judas! como eu te quero!...

## Pegando no Veneno ao colo:

E o meu Veneno! o meu bijou! a rica prenda!...

Que amor de cão!... que perfeição!... Nem de encomenda!...

É de apetite o meu Veneno, o meu tesoiro...

Uma beijoca, vá, no focinhito loiro!...

Afagando os tres cães simultaneamente:

E, para liquidar agravos d'uma vez, Disponho-me esta noite a ceiar com vocês!

O REI, despedindo o cronista:

Cronista, vae dormir... boa noite... Deos queira Que o sono te refresque um pouco a maluqueira...

O CRONISTA sae, pensando:

Na batalha da vida evidente se torna
Que ou havemos de ser martello ou ser bigorna.
Conclusão natural do dilema singelo:
Evitar a bigorna triste... e ser martello.
Monstruoso, feroz, horrivel, mas em suma
Ponderemos que a vida é curta, — e que ha só uma!

# SCENA IX

O REI, sentando-se comodamente ao fogão:

Ora do doido estou eu livre! Agasalhei-o, Matei-lhe a fome, e agora quente, o ventre cheio, Cama bem farta, vae dormir e repousar, E não volta por certo esta noite a cantar...

Repotreando-se alegremente.

Uff! sinto-me bem! volto a mim...

Trincando um charuto e voltando-se para Ciganus:

Dá-me lume.

Ia perdendo o vicio... É da regra... é o costume... Em não fumando, mau negocio! ando exquisito... Pois ámanhã caçada e toirada, 'stá dito! Heide abater, e sem fazer lá grandes forças, Doze toiros, trezentas lebres e cem corças.

OPIPARUS, áparte:

Já mente... Vae melhor!

Tiros ao longe. Clamor distante. Os cães ululam.

## O REI, sobresaltado:

Ouvi... ouvi!... ouvi!...

Tiros... detonações... é proximo d'aqui... Fusilaria!... Ouvi... Que demonio se passa?!...

## CIGANUS:

São os guardas d'El-Rei, que andam de noite á caça...

## O REI:

De noite á caça!

## CIGANUS:

Montaria aos lobos, meu Senhor...

### O REI:

Dei cabo d'um aqui ha tempos... Que vigor, E que tamanho! Era de noite... foi na estrada... Cahiu logo no chão á primeira mocada! Tenho morto duzias de lobos e de lobas, Nenhum assim: pesava umas quarenta arrobas.

# OPIPARUS, áparte:

Sim senhor, eis El-Rei já no estado normal!

Ouvem-se marteladas cavas e repetidas nos subterraneos profundos do palacio.

#### O REI:

Que barulho lá baixo!... Um estrondo infernal De marteladas!... Santo Deos! nem trinta diabos juntos, Pregando a toda a pressa esquifes de defuntos!

# OPIPARUS, rindo:

Gente carpinteirando em taboas e barrotes,
Não para esquifes, meu Senhor; para caixotes!
Mandei encaixotar (a providencia é boa)
Os milhões do tesoiro e as baixellas da c'roa.
E em quanto á c'roa, Senhor meu,
Ninguem lh'a roubará, ninguem!, defendo-a eu.
O trono... o que é um trono? uma simples cadeira
De veludo já gasto e de velha madeira.
É, pois, minha profunda e sabia opinião
Deixal-o ir sem resistencia... A c'roa, não!

A c'roa é d'oiro fino, esmeraldas, diamantes, Turquezas e rubins... (uns dois milhões cantantes!) E portanto, Senhor, havemos de leval-a, Hade ir comnosco, ao pé de nós, dentro da mala!

CIGANUS, pensando e rindo:

C'roa de procissão... rica para um andor: Pedras falsas; troquei-lh'as eu; vidros de côr.

OPIPARUS, continuando:

E comido o banquete e devorada a presa,
Bem nos importa a nós erguermo-nos da mesa!
Partiremos a rir, terminado o dessert,
Levando cada qual na algibeira o talher...
Com tres milhões de renda, um peculio feliz,
Grande vida a d'um rei destronado em Pariz!...

O REI:

É cinico, mas tem pilheria este demonio!...

## OPIPARUS:

Bom estomago e ventre livre: um patrimonio! A vida é boa ou má, faz rir ou faz chorar, Conforme a digestão e conforme o jantar. Pode crel-o, Senhor, toda a filosofia, Ou tristonha ou risonha ou alegre ou sombria, Deriva em nós, tão orgulhosas creaturas, De gastro-intestinaes combinações obscuras.

## O REI:

E a moral?

#### OPIPARUS:

Rica farça a moral! Não me ilude.

Examinem qualquer vendedor de virtude,
Casto como um carvão, magro como um asceta:
A abstinencia é impotencia, o jejum é dieta.
O diabo, meu Senhor, já velho e desdentado,
Siflitico, a abanar como um gato pingado,
O trazeiro sarnoso, em gangrena a medula,
Exhaurido a chupões de luxuria e de gula,
Sentindo-se perdido e rabiando, afinal
Quiz vingar-se do mundo... e inventou a moral!

## O REI, pensando:

E, se eu ós pontapés desancasse esta corja, Ia ás malvas... adeos! tinha banzé na forja!...

Fundeou na praia uma galera de corsarios. Desembarcam.

## O DOIDO, na escuridão:

A lua morta boia nas nuvens toda amarela... Corvos marinhos, corvos daninhos poisam sobre ella...

Tiram-lhe os olhos, comem-lhe a boca, já com gangrena...
Astros errantes, agonisantes, choram de pena...

Choram de pena, tremem de magoa, morrem de dôr... Na noite escura canta a Loucura, grita o Pavor...

Lobas tinhosas d'olhos d'enxofre saltam valados...

Pobres dos gados!... pobres dos gados pelos montados!...

## O REI:

Olha o doido!... Lá torna o doido... Eu logo vi...
Canta p'ra hi até 'stoirar!... canta p'ra hi!...
Bom telhudo! em pelote e com este nordeste,
A ladrar cantochões á lua!... Que lhe preste!

## CIGANUS:

Deixe lá! faz-lhe bem... faz-lhe bem... P'rá mania Não ha nada melhor do que vento e agoa fria.

Rebenta, fora, um grande tumulto. O rei e os validos assomam-se ao balcão. Vem debandando, clamorosa, a revolta vencida. Soldados, prisioneiros, feridos, moribundos em macas. Ais de estertor, pragas, vivas avinhados, gritos de mulheres, choros de creanças. Os cães, truculentos, ululam na varanda.

## O REI:

Que é isto?!... que estardalhaço!... que chinfrineira!...
Gritarias... um rodilhão... Temos asneira...
Temos coisa... não ha que ver, temol-a armada!...

CIGANUS, rindo:

É a guarda d'El-Rei, de volta da caçada. Os monteiros são bons... a matilha é valente...

OS SOLDADOS, em clamor:

Viva El-Rei! viva El-Rei!

#### O REI:

Comprehendo. Excellente!

Ora que espiga! por um triz, han! por um triz,

Não vou ás malvas! Ando em sorte!... fui feliz!...

Iam-me empandeirando! um cheque e mate ao rei!

Ora a cafila! ora a cambada!... Se eu o sei,

Com mil bombas! que os desfazia!... Eu lhes diria!

Oh, que porradaria! oh, que porradaria!

Rebentava-os! dava-lhes conta do bandulho

E dos cornos, mas á paulada! era a 'stadulho!

Quando o trono cahir, sem lenha é que não cae...

Mostarda rija! O banazola de meu pae

Tinha-os em mau costume... Isto agora é p'rigoso...

Aqui ha unhas p'ros coser! olá, se os coso!

Entra um cavaleiro, portador d'uma mensagem.

CIGANUS, depois de a ler:

Montaria real! Foi covil por covil: Feras mortas oitenta e prisioneiras mil.

#### O REI:

Dois gajões d'uma cana! Obra de lei!... Entrego Nas vossas mãos o meu destino, como um cego. Marquez, faço-te duque; e ao ducado acrescento Quinze milhões... Encaixa a historia no orçamento... Opiparus, a ti, reinadio e marau, Pago-te os cães: trezentos contos...

## OPIPARUS:

Não é mau;

Recebendo eu o bolo e fazendo a partilha; O meu grande credor sou eu. Quanto á matilha, Que se esfalfe a ganir... Não me encomoda nada.

O REI, voltando-se para os cães:

Iago, aboca! Olha o petisco: uma embaixada!
Faço-te embaixador! hãn, que empansinadelas!...
Que vidinha!... Um sultão n'um harem de cadellas!...
A este Judas circunspecto que heide eu dar?
O Conselho d'Estado; é proprio e é bom logar.
Conselheiro, portanto. E o Veneno? O Veneno,
Conde e ministro. Um felizardo o meu pequeno!
Um catita!

Acendendo um charuto e indo á varanda:

Perfeitamente! Ora Deos queira Que abichemos um dia bom p'ra pagodeira! Um dia alegre! O tempo muda... ronda ao norte...

Magnifico! vão ver doze toiros de morte,

Desembolados! Inauguro emfim a minha praça:

Vae o Botas, o Pintasilgo e o Calabaça.

O DOIDO, na escuridão:

Ao luzir d'alva semeei de flores Uma encosta deserta ao pé do mar: Cravos, lirios, jasmins, goivos, amores, Assucenas e rosas de toucar. Ao redor vinha verde e trepadeiras, Medronheiros, figueiras, romanseiras... Lindo jardim! lindo pomar! Como no monte não havia fonte, Desatei a chorar para o regar... Depois, oh meus feitiços! Enchi de abelhas d'ouro cem corticos E dez pombaes com pombas de luar... Olha o lindo jardim!... olha o lindo pomar!... E enxada ao hombro, já raiava a aurora, Abalei a cantar!... Foi ha mil anos... Venho mesmo agora De ver a linda encosta á beira mar... Lindo jardim! lindo pomar!

As assucenas deram-me gangrenas E os jasmins podridrões a fermentar!... Os cravos deram cravos... mas de cruzes! E as roseiras espinhos de toucar... Sobre as hervas no chão crepitam luzes, Fogos fatuos de larvas a bailar... Só dos goivos, Senhor, brotaram goivos, Destilando loucura e rosalgar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! Os figos das figueiras são caveiras E os medronhos são balas de matar... Oh, que lindas romans nas romanseiras! Corações fusilados a sangrar!... Inda bem, que em vez d'uvas nas videiras Ha rosarios de dor para eu resar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! De dentro dos cortiços, que feitiços! Voam corvos e c'rujas pelo ar... E dos pombaes, aos centos, Nuvens de abutres agoirentos, Que sobre as romanseiras vão poisar!... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar!  É de encantar a natureza!... ai que bellesa! Quantas florinhas para a minha mesa!... Deos, quanta fructa para o meu jantar!... Lindo jardim!... lindo pomar!...

# SCENA X

Os mesmos e Magnus, que entra magestoso e solene.

## O REI:

Chega ao calhar... Então, meu duque, a trabuzana Foi boa... Por um triz, iam-nos á pavana!

# MAGNUS, grandioso:

Valeu-lhe, meu Senhor, (dôa isto a quem dôa!)
Haver tres homens, como nós, junto da C'roa,
Para a salvar d'um grande abismo!... A situação...

## O REI:

Ganhou hoje, meu duque, o Elefante e o Pavão.

## MAGNUS:

Nem sei como exprimir a Vossa Magestade Λ alegria que sinto!... É de mais! que bondade! Λ gran-cruz do Pavão!... Nunca o julguei... Em suma, Feliz!... morro feliz... Já não ha mais nenhuma!

O REI, a Ciganus:

E agora?

## CIGANUS:

Meu Senhor, é dormir sem cuidados! Os mortos cemiterio e os vivos...

### OPIPARUS:

Enforcados.

### CIGANUS:

Talvez que sim, talvez que não... É conforme: o rigor, a clemencia, o perdão, Tudo ás vezes convem, tudo tem seu logar... Enforco-os, claro está, se os puder enforcar. Não podendo, enxovia; e, se a nação revôlta Clama contra a prisão ... deixal-os-hei á solta. Enforcados melhor. Eu, gente que deteste, Quero em vez de canhões a guardal-a um cipreste. Mas, se matando arrisco a propria vida, não: Converto-me, de algoz furioso, em bom christão... Reinar, eis o importante; o modo é secundario. É conforme se pode; é dia a dia; vário. Fica melhor um rei n'um corcel de batalha, O chicote na mão, contemplando a canalha. Inspira assim terror, incute medo e fé. Não ha, porém, cavalo? É governar a pé. E, se ainda precisa atitudes mais chatas, É governar de toda a forma, — até de gatas! O caso é governar, seja lá como fôr: Com manhas de toupeira ou vôos de condor, Por caminho sinuoso ou caminho direito... Eu, para governar, a tudo me sujeito, Indo de cara alegre até ao sacrificio De ser exemplarmente honesto... por oficio!

Continua a tormenta. Proseguem os vivas. Os cães ladrando sempre,

# MAGNUS, sentencioso:

Nas vistas do marquez ha pontos em que abundo, Pontos em que discordo. O mal é mais profundo! Talhemos com firmeza o mal pela raiz! Nas circumstancias desastrosas do paiz, Quando um vento de insania brava nos arrasta, Quando abusos de toda a ordem, toda a casta, Andam impunes; quando a moral e o direito Já não levam sequer á noção de respeito, A noção do dever, urge com brevidade Dar força á C'roa e dar prestigio á auctoridade! Eu com rude franqueza o digo: o caso é serio! Nós vivemos (se isto é viver!) n'um baixo imperio! Olhem bem ao redor: uma orgia! um entrudo! Abocanha-se tudo, emporcalha-se tudo, Nem o sacrario da familia se venera. Não ha reputação, ainda a mais austera, Que a não manchem... um lodaçal, um tremedal de escombros, E nós a vermos isto e a encolhermos os hombros! É de mais! é de mais! Vamos todos a pique! É necessario um termo! é necessario um dique! Sursum corda! Que El-Rei leve a bandeira em punho! E inda ha gente... inda ha gente! inda ha homens de cunho! Inda ha muita aptidão, muita capacidade E muita honra!... O que é mister é uma vontade!

Obre El-Rei com firmeza! obre El-Rei sem demora!

Qual o cancro que dia a dia nos devora?

Toda a gente que vê, toda a gente que pensa

Põe o dedo na chaga e conclue: a descrença!

Se o mal vem da descrença, ataque-se a questão!

Religião, Senhor e mais religião!

Deos e mais Deos! tendo nós Deos e a força armada,

Não ha receio algum; dormirá descançada

A monarchia. Deos, embora n'este meio,

Queiram ou não, é sempre Deos!... é inda um freio!

# OPIPARUS, galhofeiro:

E o profeta, que nos censura e nos fulmina,
Tem palacio, grande estadão, mesa divina,
É jouisseur como dez banqueiros elegantes,
E, facto escandaloso! a respeito de amantes
Cultiva sobretudo (ás vezes com seus p'rigos...)
Esta especialidade: a mulher dos amigos!

MAGNUS, furioso:

Safa! que lingoa! que veneno!...

O REI:

E o duque atomatado! Como se não pudesse um ministro d'estado Regalar-se com vinhos bons ou femea alheia!
Deixe-os morder de raiva. É tudo inveja, creia.
Gosto d'um velho assim, danado e atiradiço...
Um velho folgasão... Simpatiso com isso.
É cá dos meus... é cá dos meus...

MAGNUS, risonho e vaidoso:

Na juventude,

Rapaz... como rapaz... vamos! fiz o que pude!... A cronica inda o lembra... Hoje o caso é diverso... Aos sessenta já custa a endireitar um verso!...

O REI:

Maganão!...

### MAGNUS:

Hoje não!... Só em pequenas doses... Falta o melhor... São mais as vozes do que as nozes...

# O REI, gracejando:

Mas o que a mim me espanta, e não entra na bola, É sahir-nos o duque um perfeito carola! Se a rainha estivesse, inda d'acordo, admito...

Mas entre homens prégar sermões acho exquisito,

Meu caro duque... Estou a vel-o qualquer ano,

Entrapado em burel, frade varatojano!

# MAGNUS, solene:

Distingo, meu Senhor, distingo: sou christão, Co'as redeas do governo e do poder na mão. Catolico e de lei, sob o ponto de vista Administrativo, e nada mais. Como estadista, Eu considero a Egreja uma pedra angular Da Ordem! Quero o trono achegado ao altar! A Egreja tem prestigio! a Egreja é um sustentaculo! Convem ao sceptro ainda a amisade do baculo! O homem publico em mim, o defensor da C'roa, É d'esta opinião. Sustento-a e julgo-a boa. Mas cá dentro, no foro interno, a sós comigo, Eu, o particular e o filosofo, digo-o Alto e bom som, digo-o de cara e sem temor: Não ha ninguem, ninguem! mais livre pensador! Eu admiro Voltaire!... Eu encontro-me em dia Com a marcha do globo e da filosofia.

## O REI, galhofando:

Se a rainha lhe sente ideias desordeiras...

## MAGNUS:

Leio Voltaire, mas quero os frades!...

## OPIPARUS:

E eu as freiras...

## CIGANUS:

Por mim desejo tropa, em logar de irmandades. Mas, se a rainha quer os frades, venham frades. Com certo geito e condições, inda afinal Se atamanca de Deos um bom guarda rural...

Trovão retumbante. A caverna da noite incendeia-se d'oiro, abrasada a relampagos. Ais e lamentos. Gritos ferozes de soldados. Uivam os câes. Sente-se ao longe um rumor imenso de multidões que debandam.

# MAGNUS, meditando:

Que demonio!... cheira a chamusco... Volta a dança...
Olha que brincadeira!... Isto, se a coisa avança,
Vae tudo razo, vae tudo em cacos pelo ar!
Não me sinto aqui bem... Nada! ponho-me a andar!...
Uma historia qualquer...

## Ao rei:

Meu Senhor, a duqueza...
(Foi d'este abalo repentino, esta surpresa...)
Achou-se mal, deu-lhe um febrão... em tal estado,
Que não gosto... não gosto... inspira-me cuidado...
E se El-Rei o permite...

## O REI:

Ignorava... Ora essa, Meu caro duque! Ande ligeiro, vá depressa... Boa noite... Dormir um pouco, e ás cinco e meia Na toirada. Curro catita! É de mão cheia!

O rumor longinquo, de maré humana, avança, tragico, na escuridão profunda. Surge na praia uma nau gigante, embandeirada de negro. Uivam os cães.

# SCENA XI

O REI:

Ouvi!

OPIPARUS:

O mar.

CIGANUS:

Não é o mar; a ventania.

O REI:

Tambem não . . . Escutae . . . escutae . . .

OPIPARUS:

Dir-se-hia

O confuso estridor, desordenado e vário D'um exercito louco, em tropel tumultuario... O rei com os validos assoma-se ao balcão. Hordas inumeras de esfarrapados, multidões de mendigos, turbas espectraes, homens e mulheres, velhos e creanças, ululando, gritando, praguejando, baixam
a montanha em direção á praia, n'uma torrente caudalosa, n'uma
levada continua de sofrimento e de miseria. E o porão tenebroso
do navio-fantasma engulindo, aos cardumes, vertiginosamente, aquella
humanidade enlouquecida. E a enxurrada sinistra, avolumando, alastrando, cada vez mais tumultuaria e bramidora. Dir-se-hia um povo
de malditos, debandando a um cataclismo inexoravel! Povo imenso,
não tem fim, mas o navio não tem fundo. Cabe tudo lá dentro. Os
cães, na varanda, rosnam, sombrios e provocantes.

### O REI:

Que quer isto dizer?! que chinfrineira é esta?!...

Que balburdia!... que multidões sombrias!... temos festa!...

Oh, com mil raios! temos festa... Ha banzé novo...

Que 'stardalhaço... Um mar de gente!... um mar de povo,

A correr, a crescer... Gritos, uivos, bramidos...

Era uma vez, marquez!... Prompto! estamos perdidos!...

CIGANUS, fleugmatico, acendendo um charuto:

Coisa vulgar, Senhor: emigrantes, miseria...

### O REI:

Cuidei que era chinfrim de novo... Ora a pilheria! Cuidei que era chinfrim... E antes o fosse! Ao cabo, Zurzia-os d'uma vez a pontapés no rabo! Punha-os de molho! Á garotada jacobina
Heide-lhe eu amolgar as trombas n'uma esquina!
Chegando-me ó nariz os vinagres, cautella!
Dá-me a furia... e caramba! é d'alto lá com ella!
Em Evora uma vez, ha coisa de dois anos,
Salta-me n'um caminho um bando de ciganos,
Era de noite, mais escuro do que um prego,
Atiro-me, arremeto ás doidas como um cego,
E esbandulhei quarenta e quatro!... Um bom chinfrim!...

## OPIPARUS:

A canhão Krup?

O REI, sacando. da algibeira, um navalhão de ponta e mola:

A naifa!

Com um gesto esfaqueante:

Eu cá é isto: assim!

O DOIDO, na escuridão:

A Fome e a Dor escaveiradas Ululam roucas nas estradas, Irmãs sinistras de mãos dadas... Misericordia! Misericordia! Na escuridão, entre lufadas, Que pavorosas debandadas De multidões desordenadas... Misericordia! Misericordia! Turbas gemendo esfarrapadas, Por ventanias e nevadas, Filhos ao colo, ao hombro enxadas, Sem luz, sem pão e sem moradas!... Misericordia! Misericordia! E em salas d'oiro, illuminadas, Ha beijos, risos, gargalhadas... Misericordia! Misericordia! E, por outeiros e quebradas, Tombam choupanas arruinadas... Mortas... desfeitas em ossadas... Misericordia! Misericordia! Misericordia!

#### OPIPARUS:

Que bella voz! Dava um baritono estrondoso O diabo do maluco!...

### O REI:

A mim faz-me nervoso, Não sei porque... Faz-me nervoso... Embirro, é doença... Mas quanto povileu! que turba-multa imensa De esfaimados, de miseraveis no abandono, Rafeiros a latir, sem albergue e sem dono! Vejam isto...

## CIGANUS:

A miseria é lama, é sangue e é pranto, A fermentar em crime e em veneno. Portanto Precisa esgoto; quer-se um esgoto e despejal-a Continuamente n'um porão ou n'uma valla. Emigrar ou morrer; degredo ou cemiterio. O halito da pobreza imunda é deleterio. De trapos de mendigo e lençoes de vilão Faz a anarchia flamejante o seu pendão. Curta distancia vae da indigencia á rapina, Da mão que implora á que estrangula e que assassina. Dorme em cada esfaimado um tigre. Ha que evitar Na rua aglomerações de ventres sem jantar. A miseria despeja-a Deos, a Providencia, Do seu vaso nocturno ao saguão da existencia. Que fazer contra a lei de Deos, contra o destino? Arredar para longe o excremento divino, Para bem longe, de maneira que a infecção Não nos perturbe a nós, Senhor, a digestão...

### O REI:

É triste, mas emfim que remedio lhe dar?!

#### OPIPARUS:

Comer, beber, dormir, jogar, caçar, dançar! Festas, Senhor! Muitas e vans, loucas e varias! Não ha jantar? Função. Não ha pão? Luminarias. A pobreza anda rota, a canalha anda nua? Girandolas ao ar e musicas na rua. A fome e a dor bramem de noite, uivam nas eiras? Matinadas, clarins, vivas ao rei, bandeiras. Alegria! gosar! folgar! nada de luto! Bombas! Salvem canhões de minuto a minuto! E a cada grito de miseria ou de estertor O cantar d'um Tedeum e o rufar d'um tambor. Dê-se á plebe faminta uma estrondosa orgia, Um banquete real, monstro, — em scenografia! Que bella ideia! Armar de improviso um galeão, — Taboas, cinabrio, gesso, andrinopla e cartão, — Pol-o em rodas, tirado a parelhas d'Alter, A côrte dentro, o patriarcha, o chanceller, El-rei de c'roa d'oiro, a rainha taful, Azas novas de arcanjo, uma branca outra azul,

O REI:

A despejar champagne em favor da pobreza!

Despovoa-se tudo!...

CIGANUS:

Um exodo...

OPIPARUS:

Senhor,

Grande mimo de Deos para um rei caçador!

Terra despovoada e morta, sem ninguem, É terra inculta. Bem, perfeitamente bem.

Ora uma terra inculta, (é, meu Senhor, um facto)

Não dá vinho, nem pão, nem meloaes, — dá mato.

E o mato bravo e as brenhas virgens dão a caça

Com mais fartura, variedade e d'outra raça.

Pelos jardins d'agora, em dez anos talvez,

Andaremos ao lobo e ao cabrito montez.

Olivedos, vergeis, campos, lezirias, prados

Criarão a raposa, aninharão veados.

E onde hoje ha couves e maçãs, El-Rei, feliz,

Galopando a primor, monteará javalis!

Trovão formidando. Um relampago livido abrasa as profundidades cavas do horisonte. As arvores, de subito, aparecem nuas e hirtas, sem uma folha. Dos ramos, batidos do vento, pendem enforcados. Dirse-hiam esqueletos d'arvores frutificando, sinistros, em esqueletos de gente. Nuvens d'abutres pairam em volta, crucitando.

O REI:

Pavoroso!

### OPIPARUS:

Ora adeus! nada mais natural:
A fome traz a morte, os mortos cheiram mal,

E o cheirete d'um morto, assim dependurado, Para um corvo é melhor que o d'um faisão trufado.

O DOIDO, na escuridão:

Olha as macieiras que maçãs que dão: Gangrena por fora, dentro podridão!

Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, As maçãs escusam de ir ao madureiro...

Oh, que estranhos figos que ha nos figueiraes: Mordidos d'abutres!... Figos que dão ais!...

Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, Colhe-me essas beberas que já têm mau cheiro...

Se é fructa de embarque, vae pelo caminho Desfazer-se toda nos caixões de pinho...

Fructa de tal raça, cavador lunar, Só a quer a Morte para o seu jantar!...

#### O REI:

Dou ás vezes razão ao tonto do cronista... Que lhe querem! não é agradavel á vista, Por noite negra uma bandada de milhafres, Grasnando e devorando á maneira de cafres Uma ceia de carne podre...

#### CIGANUS:

Que limpeza!

Deixe-os comer... deixe-os comer... Varrem a meza.

Mortos e mortos na floresta á dependura,
Um açougue... Não ha coveiro, nem ha cura,
Nem tochas, nem latim para tanta carcassa...
Os corvos, meu senhor, enterram-n'as de graça.

Admiraveis glotões, em bambocha funerea
Liquidam n'uma noite a questão da miseria.

Jantam-n'a. Devorado o problema. Afinal
Restam ossos; convem: tem fosfato de cal,
Bom adubo...

E no emtanto o paiz, meu Senhor, É uma bellesa! uma bellesa! encantador!
Trinta portos ideaes, um ceo azul marinho,
A melhor fructa, a melhor caça, o melhor vinho,
Balsamicos vergeis, serranias frondosas,
Clima primaveral de mandriões e rosas,
Uma belleza! Que lhe falta? Unicamente
Oiro, vida, alegria, outro povo, outra gente.

Raça estupida e má, que por fortuna agora Torna habitavel este encanto... indo-se embora! Deixe morrer, deixe emigrar, deixe estoirar: Dois boqueirões de esgoto,—o cemiterio e o mar. Que precisamos nós? Libras! libras, dinheiro! Libras d'oiro a luzir! Onde as ha? No extrangeiro? Muito bem; o remedio é clarissimo, é visto: Obrigar o extrangeiro a tomar conta d'isto. Imperios d'além mar, alquilam-se, ou então Sorteados,—em rifa, ou á praça,—em leilão. E o continente é dal-o a um banqueiro judeu, Para um cassino monstro e um bordel europeu. Fazer d'esta cloaca, onde a miseria habita, Um paraiso por acções,—cosmopolita. Dar jogo ao mundo, ao globo! uma banca tremenda! Calculo eu d'ahi uns mil milhões de renda. O comercio, dez mil... O transito, sem conta... Cifras, Senhor, de pôr uma cabeça tonta! De minuto a minuto, expressos e vapores, Sempre a golfar carregações de jogadores, Montões de malas, sacos d'oiro, (libras, luizes!) Nuvens de cortezãs, dançarinas e actrizes, Equipagens, Barnoums, touristes, saltimbancos, Vinte raças, — mongoes, negros, mestiços, brancos, Um ruidoso vaivem humano que circula, Todo fausto, esplendor, alta luxuria e gula,

O mylord, o nababo, a Russia, a India, a America, N'uma promiscuidade explendida e chimerica!
E todo este paiz, eden de regabofe,
Iluminado á noite a faroes Jablokoff!
Que maravilha! que surpreza! que grandeza!
E que tesoiros n'esta rica natureza,
Cultivando-a a primor! Em logar d'herva e searas,
Plantas de luxo: coisas finas, coisas caras.
Eu imagino, (dando os maximos descontos)
Que o reino lucrará uns trezentos mil contos,
Sómente a produzir, ao ar livre e em estufas,
Ananazes, faisões, opio, champagne e trufas.

Relampagos e trovões. Paisagem deserta. A nau fantasma, cortada a amarra, bamboleia nas ondas, prestes a largar. Uma sombra disforme, como de ave gigante, voa na escuridão.

#### O REI:

Um bacamarte! uma clavina! uma escopeta!...
Cheguem d'ahi... salta depressa uma escopeta!
Salta depressa! que vão ver como rebento
Ás escuras aquella aguia... É n'um momento!
Já d'uma ocasião, (que pontaria a minha!)
Com um balasio matei oito: iam em linha.
A escopeta, marquez!

### CIGANUS:

Não lhe serve de nada; É a bandeira do castello. Uma rajada Sem duvida, Senhor, quebrou o mastro e leva N'um frangalho o pendão errante pela treva.

#### OPIPARUS:

Optimo! de manhã flutuará no baluarte
Pendão novo. Tem cinco quinas o estandarte;
Uma quina de mais; suprime-se, é evidente:
Nos baralhos, Senhor, ha quatro unicamente.

O navio fantasma, que levantou ferro, desaparece ao longe.

O DOIDO, na escuridão:

Ó nau gigante, ó nau soturna, Galera tragica e noturna, Que levas, dize, no porão?...

O vento chora sobre o mundo, Chora de raiva o mar profundo... Que levas, dize, no porão?... A lua, aziaga e macilenta, Olha-te exanime e sangrenta... Que levas, dize, no porão?...

Azas carnivoras em bando Poisam nas vergas crucitando... Que levas, dize, no porão?...

Teu cavername exhala miasmas, Teus marinheiros são fantasmas... Que levas, dize, no porão?...

Teu pendão negro vae a rastros, São cruzes negras os teus mastros... Que levas, dize, no porão?...

— Dentro do esquife, amortalhada, Levo uma patria assassinada, No meu porão!...

#### O REI:

Este ladrão do doido irrita-me! é de mais! Não se cala, caramba! é de mais! é de mais! Já não posso... Marquez, se o diabo me enfernisa, Outra noite co'a lenga-lenga, uma camisa De forças, bom vergalho, e, sem dó nem piedade, Enxovia ou masmorra onde grite á vontade.

> Abre um relampago o horisonte. As carcassas nuas dos enforcados baloiçam ao vento nas arvores despidas. Nem vivialma. No cerro d'um monte erguem os piratas uma cruz descomunal, manchada de sangue. Uivam os câes.

> > O REI:

Uma cruz negra alem!...

CIGANUS:

Onde?... Não vejo nada...

O REI:

Uma cruz toda negra e toda ensanguentada!...

CIGANUS:

Foi decerto ilusão...

Rindo:

É calvario feroz

Que espera alguem...

#### OPIPARUS:

Nenhum de nós... nenhum de nós... Poderemos dormir tranquilos, sem receio D'um calvario onde apenas haja a cruz do meio...

Uivam os câes sinistramente.

### O DOIDO, na escuridão:

Em noite sem lua, n'uma nau sem leme, fui descobrir mundos, Mundos pelo mar...

O vento sopra, o vento sopra...

Quanta areia negra faz turbilhonar!

— Mundos a voar... mundos a voar...

Por manhã doirada, galeão doirado vinha cheio d'oiro!...

Rubins scintilantes,

Perolas, diamantes...

Vinha cheio d'oiro...

O vento sopra, o vento sopra...

Que cinza de campas se alevanta ao ar...

— Meu oiro a voar... meu oiro a voar...

Castelos nas praias, galeras nas ondas, reinos d'alem mar!...

O vento sopra, o vento sopra...

Que bandos de nuvens!... vão-se a desmanchar!...

Castellos... galeras... reinos d'alem mar...

Foi um sonho lindo... foi um sonho lindo... Como é bom sonhar!... Acordei sem alma... quem me encontra a alma... Quem m'a torna a dar! Queimou-se o casebre... só tições escuros, só carvões escuros, Inda a fumegar... (Quem m'a torna a dar!) Que bem dormiria debaixo dos muros... Tão quente!... debaixo das pedras do lar! Oh, que inverneira! oh, que inverneira! Crestou-me o vinhedo, secou-me o pomar! A terra levou-a... deixou-me só fragas... Deixou-me só fragas, para as en calcar... Peguei na minha dor, botei-a ás fragas... Não tinha mais que semeiar! O que viria, o que viria Da minha dor na primavera a rebentar?... Um tronco despido me broton das fragas, (Que singular! que singular!) Um tronco despido,

Sem ramos, sem folhas... um tronco no ar!

Depois medrou tanto, como por encanto,

Que andadas tres luas era secular!

E nem uma folha e nem um raminho,

Onde um passarinho poisasse a cantar!...

Um tronco no ar!

Mas de repente, de repente

Deitou dois braços, logo um par!

Braços estendidos, abertos e nus,

Como que a chamar... como que a chamar...

Mas, oh Deos! que vejo! uma perfeita cruz,

Uma cruz erguida sobre um grande altar!...

Minha dor nas fragas, entre uns estilhaços

De rochedos duros no que veio a dar!...

Inda bem! Ora inda bem que já no mundo ha braços, Para me abraçar!...

#### O REI:

Já 'stou farto de cantochões, de ventania E dos agoiros!... Passa das tres; é quasi dia... Vamos dormir...

Apontando o pergaminho:

Cá deixo esta leria assignada. Falaremos depois. *Rendez-vous* na toirada.

## SCENA XII

O REI, só, ao fogão, olhando o pergaminho:

Bello! toca a assignar o papelucho e cama.

Vão-se os pretos! Adeos, pretangada e moirama!

Inda bem! Já ninguem desde hoje me seringa,

Levantando questões d'um cafre ou d'uma aringa.

Durmo esta noite como um odre. Para insonias

O remedio é mandar á tabúa as colonias.

Que se governem! tudo ós quintos! tudo á fava!

Olhando os retratos da dinastia:

O que diriam d'isto os maganões?... Gostava D'uma palestra com vocês... Vinha n'altura...

Trovão retumbante. Os cães ululam. Diante do rei, varado de assombro, ergue-se de improviso o fantasma de D. João IV. O rei quer falar, quer fugir, mas paralitico de medo, olhar atonito, nem um gesto, nem um ai, nem um grito. Desfalece, calindo imovel.

## SCENA XIII

O ESPECTRO DE D. JOÃO IV, ar untuoso, manhoso, beato, falso e pusilanime:

Tens medo de assignar? Pesa-te a assignatura? Vaes ouvir meu conselho:

Animo bravo e ardente, Em lacaios fieis predicado excelente. N'um monarca já não . . . A fraqueza traiçoeira, D'olhos de lynce e passos mortos de toupeira, Vence tudo... Precisa um rei de heroismo audaz? Serve-se dos heroes e fica elle em paz. Nada que nos perturbe a digestão e o sono; Para dar bom assento é que se fez o trono. Os reis são reis e os homens cães, em vario estado: Ou cães de caça ou cães de fila ou cães de gado... Mas tudo cães. Chicote a uns e a outros festa, Eis do governo a arte; é bem clara; só esta. Com os homens, assim. Com Deos, trato diverso. Tu és o rei d'um povo, elle o rei do universo. Depois da morte ha inferno e paraizo; então Lida sempre com Deos, como bom cortesão. Vale a pena. Medita as chamas infernaes, As mil cobras de fogo em doudas espiraes,

Enleiadas a nós!... que tortura! que horror! Ah, vale a pena servir Deos e ter-lhe amor! Não só a Deos; aos santos todos! E a Maria, Á Virgem-Mãe, oh filho! a essa, noite e dia É resar; é resar de joelhos na capella! A nada atende Deos como a um pedido d'ella.

Firma o tratado. Firma-o de prompto e sem receio. Entre as hostes eguaes a duvida, no meio, Hesita, é bem de ver... Mas n'este caso, em suma, Não encontra a rasão hesitação alguma. O teu povo d'um lado e o bretão do outro lado; Ora, entre um borrego e um leopardo esfaimado, Não ha brio a atender, ha vida a defender. O leopardo é o mais forte: assigna... tem de ser: A fera vem bramindo e quer do teu jantar; Chicoteal-a? Não; pode-te estrangular. Dividirás com ella; e tu, quietinho e manso, Fica á mesa comendo o resto com descanço. Creio que para ti e para herdeiros teus Hade ainda chegar talvez, graças a Deos. Graças a Deos e á Virgem-Mãe, a quem eu dei A tutela do reino e o coração do rei.

### O DOIDO, na escuridão:

D'um duque fiz um rei; e o rei me disse: Vamos Ouvir á egreja (era de noite) o meu Te-deum laudamus. Era de noite ... era de noite ... na encrusilhada, Quando me viu, cantou um galo preto uma alvorada. Bonita festa, (disse eu entrando) bonita festa! Que egreja esta! Tantos panos escuros... tantos panos escuros, Velando os muros! E um esquife sombrio N'um catafalco... um grande esquife negro, inda vasio!... Mas coisa horrenda e de pasmar, O altar! o altar! Crucificado n'um madeiro um cordeirinho branco exangue E treze tochas de gangrena azul, chorando sangue!... Veio da sacristia a cleresia... Olhae, olhae O padralhame que ahi vae! Raposas sarnentas e lobos gordos ulcerados, —Dominus vobiscum!—todos paramentados e mitrados. E era um bode de andaina vermelha o sacristão, Um bode corcunda, ventrudo e lansudo, galhetas na mão. E quem cantou a missa de pontifical

Foi o rei! era o rei... tal e qual! tal e qual!

Mas tinha rabo de raposa e tinha olhos de chacal!

Cantava de papo, cantava de papo, E a boca imunda, sem tirar nem pôr, uma boca de sapo! O Espirito baixou então divinamente, Poisou no rei, e o rei lhe disse: Olá! olá, Vicente! -E os dois orgãos ao fundo, que rouquidões! Grunhindo trovões por entre os cantochões! E toda a padralhada, no seu cartimpacio, -Oremus! Oremus! Santo Ignacio e mais Santo Ignacio! E ao levantar a Deos emfim. De hostia e calix na mão, o rei voltou-se para mim: -Este vinho é o meu sangue. Este pão negro é o meu corpo, Toma lá o meu sangue; toma lá o meu corpo. — Cuspiu no calix, deu-m'o a beber, bebi... bebi... E a hostia impura, nem sei de azeda como a enguli! E envenenado fiquei... envenenado fiquei Pelo corpo do rei, pelo sangue do rei! Envenenado e paralisado, Mas inda a ver, inda a sentir... como um dormir De defunto acordado... Então o rei pegou n'um cutelo, abriu-me o peito, Meteu as mãos... e tirou-me a alma com todo o geito! Era uma virgem, corpo de deusa, branca e nua, Como que feita, n'um sonho triste, do alvor da lua... A minha alma aquella! a minha alma aquella! Oh, nunca a imaginei assim, tão formosa e tão bella!

Mas que ar de nojo e de amargura Envolvendo-a, palida e branca, em noite escura! Deitaram-n'a ao caixão, pregaram-lhe a tampa ás marteladas, E o rei, — Oremus! Oremus! — Ás gargalhadas.

E no madeiro o cordeiro manso, dolorido, Deu o seu ultimo gemido...

E expiraram no altar

As treze velas bentas de rosalgar...

E a cleresia pela noite, em chusma, como assombros, Debandando e levando o esquife, aos encontrões, nos hombros... E a mim deitaram-me a dormir n'um fraguedo deserto,

Sem alma, com o peito um rasgão de sangue, todo aberto!...

Eil-o aqui... eil-o aqui... Nunca o deixei cicatrisar... Que é para a alma, quando me volte, poder entrar...

As almas não morrem...

As almas não morrem...

Nem Deos, tendo-as feito, é capaz de as matar!...

# SCENA XIV

O ESPECTRO DE D. AFFONSO VI, que entra halucinado, hemiplegico, azorragando, furioso, uma matilha de cães imaginaria:

| An, marotos: radroes! perros danados!            |
|--------------------------------------------------|
| Vão inda perseguir-me á tumba estes malvados!    |
| Assassinos! ladrões! Nem no sepulcro existe      |
| Repouso para um morto, alivio para um triste!    |
| Nem debaixo da terra emfim, viboras más,         |
| Me deixaes, me deixaes apodrecer em paz!         |
| Nem morto dormirei coitada creatura!             |
| E como o sono eterno é bom, ó noite escura!      |
| Ah, como é bom dormir dormir dormir!             |
| Não ter alma, não ver, não gemer, não sentir!    |
| Sem reino, sem mulher, sem irmão, sem cuidado,   |
| Dormir dormir! Que brando leito de noivado!      |
|                                                  |
| Mas foram-me acordar, os malditos! Já sei        |
| O que querem de mim Já sei Já sei És tu, El-Rei? |
| Foi mandado d'El-Rei Já sei Lembro-me agora!     |
|                                                  |
| Assigna tudo assigna tudo e sem demora.          |
| Tens medo de perder o trono, de o largar?        |
| Ah, deixa-o ir, deixa levar, deixa roubar!       |

Que leve trono e sceptro e c'roa quem quizer...

Para ti... para ti... guarda os cães e a mulher.

Guarda a mulher... guarda a mulher! Bem conta n'ella!

Tens irmão? Tens irmão!... Pobre de ti!... cautella!...

Não ha crer em irmãos, nem ha fiar em mães!

Que levem tudo, tudo... excepto a amante e os cães!...

Oh, as noites d'amor!... oh, as manhãs de caça!...

Indo a sahir e parando de repente, ao ver os câes:

Tens fracos cães... Adeus... Fracas ventas... má raça!...

O DOIDO, na escuridão:

Quem me roubou da fronte o meu diadema?...

Quem ostenta na fronte o meu diadema?...

— Teu irmão!

Teu irmão!

Quem abraça a rainha no meu leito?...
Alva, loira e mimosa no meu leito?...
— Teu irmão!

Teu irmão!

| Quem bate as brenhas com meus cães de caça, Ao luzir d'alva com meus cães de caça? — Teu irmão! Teu irmão! |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quem n'esta campa me enterrou em vida?! Quem n'esta campa me enterrou em vida?! — Teu irmão! Teu irmão!    |
| Ai, arranca-me os olhos por piedade! Ai, arranca-me a vida por piedade! Irmão! irmão!!                     |

O ESPECTRO DE D. AFFONSO VI, assomando ao balcão:

Um doido enorme! alem... na escuridão... alem...

Doido sou eu tambem... doido sou eu tambem...

Pobre doido!... infeliz... coitado! algum irmão

Lhe roubou a mulher...

Ao rei:

Tens mulher?... Tens irmão?...

Não ha crer em irmãos, nem ha fiar em mães... Guarda a mulher...

#### Desaparecendo:

Oh, que estupor de cães!... oh, que estupor de cães!...

# SCENA XVI

O ESPECTRO DE D. PEDRO II, tipo de valentão de cavalhariças, brigão de esturdias, sanguinario e erapuloso, siflitico e bebado:

Tu sabes escrever? Assigna. Porque não?
Ora o grande poltrão,
Que é preciso borrar-se e andar de nogoas sujas,
P'ra lançar no papel, conho! tres garatujas!
Medo de quem? Do povo? O povo com que lidas
É cavalo velhaco e de manhas sabidas.
Monta-lo com temor? Adeos! cospe-te fora.
Mas, sentindo-te firme e nos ilhaes a espora,

Cae-te em breve na mão e a preceito o governas. E, se escabreia, ai d'elle! estoira-lo entre as pernas. Vamos nós a saber, diz-me lá sem rodeios: És homem? quer dizer:—tem-los bons?—tem-los cheios? Meu irmão não os tinha, E por isso ficou sem reino e sem rainha. Para inimigos forca; ou antes emboscadas, Despachando-os de vez a tiro e a cutiladas. Pedem taes aventuras 'Gente rija; has mister de quadrilhas seguras: Mulatos, valentões, brigões, ralé feroz, Que te adevinhe o olhar, prompta á primeira voz. Tive-os duros de lei! homens sem embaracos Para estoirar, de frente, o diabo a clavinaços! Á nobreza mercês e favor... mas cautella! Desconfia, vigia... e reparte com ella. Emfim, guarda bem paga, álerta e satisfeita, E atraz de cada muro um cão de lobo á espreita. E nada mais, e nada mais! gosar, gosar Á vontade e sem medo, até Deos te levar: Correr toiros, domar corceis, adestrar forças, Batidas pelo monte ao javali e ás corças, Mesa opulenta, vinho antigo, cama vasta, E femeas boas e a granel, de toda a casta!

Mulherio de truz, ás duzias, sejam ellas
Freiras ou barregãs, com marido ou donzellas.
E agora, adeos. Assigna. Os inglezes, que diabo!
É quem nos vae guardando os fagotes, e ao cabo,
A troco d'uns sertões com negros de má raça,
Mercam-nos inda a pinga e vestem-nos de graça!

Desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Era a rainha uma sereia,
Corpo de neve... Amei-a e desejei-a.
Meu irmão era o rei; sem dor e sem abalo,
Mandei matal-o.
Arranquei-lhe do peito o coração:
Batia inda por ella... Dei-o a um cão.
E fomos para a egreja iluminada
Eu, meu irmão e a minha amada.
Nós a casar,
Elle a enterrar.
Quem me casou a mim
Disse-lhe a elle o ultimo latim.
A sepultura
Tinha quarenta braças de fundura.

Despenhado o caixão, entulhou-se o coval

De pedra e cal.

Boas noites, irmão!...

Boas noites, irmão!...

E fui-me alegremente, oh, que ventura a minha!

A noivar co'a rainha.

Deitamo-nos na cama, apagámos a luz,

E ao irmos enlaçar, furiosos e nus,

Como doidas serpentes,

Os desejos ardentes

Abraçámos, horror! na escuridão,

Entre nós dois, amortalhado e morto, meu irmão!

Meu irmão! meu irmão!... Era elle... apalpei-o...

Lá estava escancarada a facada no seio...

Meti-lhe dentro a mão...

Não achei coração...

Era elle! era elle! era elle!

Cuidei em n'o matar, sem me lembrar

Que já morrera!... Louca a rainha tremia...

Quiz atiral-o ao chão... era de bronze! era de bronze, não podia!

Quizemo-nos erguer, fugir, fugir!... e de repente

Quedamo-nos os dois paraliticamente,

Ali imoveis, sem um gesto, sem um grito,

De sentinela toda a noite ao cadaver maldito!...

Oh, noite imensa!

Oh, noite imensa! Oh, noite imensa! Que eternidade!... Emfim, desmaiada e gelada, Eis a alvorada! Erguemo-nos do leito... E o morto, aconchegando o sudario no peito, Cravou em nós, indo-se embora, Aquelle olhar noturno e triste que apavora!... Fitamo-nos então os dois amantes: Oh, que semblantes! Nosso cabello em desalinho, Alvo de arminho, Acusava dez seculos de dor! Brando leito d'amor!... brando leito d'amor!... Todas as noites depois d'essa, todas, todas, Vem meu irmão ás minhas bodas! Deita-se entre nós dois amortalhado Até ser dia... Que noivado!... oh, que noivado!... Não te quero ver mais, ó meu algoz, ó meu espectro! Leva a rainha... leva a c'roa... leva o sceptro... Leva-me tudo e deixa-me dormir,

Dormir em paz!... dormir! dormir! dormir! dormir!...

## SCENA XVII

O ESPECTRO DE D. JOÃO V, velho. asqueroso. idiota, meio paralitico. Tartamudeia desconexamente, embrulha a ladainha com a Martinhada, engole uma hostia santa. depois uma pastilha afrodisiaca, geme. ehora. dá um arroto, baba-se e desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Mora n'um convento, com onze mil freiras, Um bode doirado, chamado Sultão:
São moças as monjas, loiras ou trigueiras, E o bode frascario como um garanhão.
Ao dar meia noite, com furia insensata, Na torre da egreja dobra o carrilhão; Martelam nos sinos badalos de prata, De imunda, de horrivel configuração!.., Milheiros de luzes, brandões macerados Tremulam no templo... que imenso clarão! Faiscam diamantes, lampejam brocados, Incenso da Arabia vôa em turbilhão! Os santos e as santas, alfaias e altares, É tudo oiro virgem, que scintilação!

Crepitando fogos de gemas solares, Topasios da Persia, rubins do Indostão. Debaixo d'um palio de lhama purpurea Levanta-se um leito rutilo e pagão: O leito do bode, Senhor da Luxuria, Com mais pedrarias que o de Salomão. Já o orgão rebôa, frementes e nuas, As onze mil monjas vêm em procissão... Os olhos de chama, trazeiros de luas, Resando palavras de abominação!... Mitra coruscando, sedas fulgurosas, A cruz sobre o peito, baculo na mão, Conduz a theoria das monjas anciosas, Um bispo castrado, que é seu guardião. O bode rebrame no leito de pluma... Acercam-se as freiras... e o bispo capão Entrega-as ao bode, dá-lh'as uma a uma, Com ar de respeito, com veneração... São onze mil noivas, são onze mil bodas... Formidavelmente gira o carrilhão... E o monstro lascivo padreia-as a todas, N'um delirio tremens de fornicação! Depois do execrando, bruto cevadoiro, O bode, desfeito de devassidão, Toma um semicupio n'uma concha d'oiro, Em agua benzida pelo capelão.

E, sinos calados, extintas as luzes,
Entregues as freiras ao seu guardião,
Persigna-se o bode, fazendo tres cruzes,
E em paz adormece como bom christão.
E ao cabo d'uns mezes, final de taes contos,
As monjas nas celas, com toda a razão,
Parem arcebispos, mitrados e promptos,
Exemplo mui alto de gran devoção!...

## SCENA XVIII

O ESPECTRO DE D. JOSÉ, que vem de manso, desconfiado, olhando á volta, como temendo o quer que seja. Depois, baixinho. ao ouvido do rei:

O Marquez não está?... Vê lá... Guardas segredo? Então assigna... Adeos... pode vir... tenho medo!...

Desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Diz o rei á amante: «Vem para os meus braços!»

— Ardem nos teus braços nodoas do meu sangue!...

- Vem para os meus braços, dorme no meu peito...
- Ardem no teu peito nodoas do meu sangue!...
- Dorme no meu peito, junto dos meus labios...»
- Ardem nos teus labios nodoas do meu sangue!...
- Oh, que ideias loucas, meu amor doirado!...
- Fui á caça aos lobos, venho ensanguentado.

Deitam-se na cama... Longe, ao pé do mar, Centos de martelos, truz! a martelar!...

— Ai, levantam forcas!... Pesadelo horrendo!...

\*\*Um bergantim d'oiro que te estão fazendo...\*\*

Beija o rei a amante com lascivo ardor... Vem da noite funda gritos de estertor...

— Matam-me os parentes!... bem lhes oiço os ais!...—
«São as rolas, filha, pelos pinheiraes...»

Beijam-se um ao outro, presos por abraços, Sente-se nas trevas um mover de passos,

E entram degolados, arquejando arrancos, Tres fantasmas, vêde-os! com sudarios brancos!...

## SCENA XIX

O ESPECTRO DE D. MARIA I, louca, furiosa. delirando:

Meu pae!... meu pae!... meu pae!... meu pae!...

Castigo eterno, chamas do inferno!...

Meu pae!... meu pae!...

Olha os diabos... olha os diabos...

Coriscos os cornos, serpentes os rabos!...

Ui! o marquez!... ui! o marquez!...

N'um caldeirão em braza, a derreter em chumbo, a ferver em pez!

Vão-me coser! já estou a arder! já estou a arder!...

Kyrie Eleyson! Kyrie Eleyson! Kyrie Eleyson!

Miserere nobis! ora pro nobis!

Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

Levem a purga!... levem a seringa!... não me quero purgar!...

Não me quero purgar... não tenho ventre... sou feita de ar...

D. Rosa! D. Rosa! ó D. Rosa!!...

Acode-me depressa! anda depressa, que me deitam ao mar!...

Desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Satanaz, zombando, fez um rei de espadas,
Fez um rei de espadas com um cão tinhoso;
Com o cão tinhoso fez um sapo coxo;
Com o sapo coxo fez um porco bravo;
Com o porco bravo fez um bode d'oiro;
Com o bode d'oiro fez um corvo negro;
Com o corvo negro uma galinha doida...
Ko-ko-ro-có! Ka-ka-ra-cá!...
A galinha doida que é que parirá?!...

# SCENA XX

O ESPECTRO DE D. JOÃO VI:

Já roida do bicho e comida da traça!
Um corpo que pesou talvez seus dois quintaes,
Ou mais,
Hoje é isto! olha lá, mira-me bem em torno:
Uns vinte arrateis d'osso e outros tantos de corno!
P'ra que diabo é que Deos fez a alma imortal,
Não me dirão?! O corpo, acho eu natural

Toca a sentar! deixa sentar esta carcassa,

Que engordasse e medrasse em paz na eterna gloria; Mas a alma! ora cebo! Uma alma incorporea, Sem boca, sem nariz, sem barriga, sem nada, Que não come um leitão, nem funga uma pitada, Deos me perdoe a asneira, uma endromina assim, Inda que elle a engenhou, não me convem a mim! A morrer por morrer, antes a alma; em suma, O desgosto era leve, a perda era nenhuma. E o corpo desalmado, escorreito e perfeito, Esse é que Deos com todo o geito O devia levar, dando-lhe a eternidade, P'ra comer como um porco e roncar como um frade. N'este mundo em que 'stou, n'esta vida infinita, Grande falta me faz a barriga, acredita! Os miolos, já não... E, caso estranho, agora Penso muito melhor do que pensava outr'ora... Dão-me ideias! que espiga!... Atribuo taes factos A andar-me na caveira uma porção de ratos. Ideias!... Qual a ideia humana, por sublime, Que se compare ou se aproxime D'um peru com arroz, bem gordo e bem tostado?! Que é a vida? jantar! E a morte? ser jantado! Comer ou não comer, eis a eterna questão. Mas comer com descanço e com satisfação.

Comer em paz; sem um remorso e sem fadigas. Nada de inquietações mortaes, nada de brigas! Temor a Deos, mesa de abade, cama quente E rir a gente! Eu fui um infeliz como não ha segundo, Um malaventurado aos tombos pelo mundo! A mulher uma cabra; os filhos um veneno; Sustos; o hemorroidal, vê lá, desde pequeno! E não parar! sempre em bolandas, sempre á tôa... Que vida! E como a vida, apesar d'isso, é boa! Oh, cantochões em Mafra!... oh, merendas no Alfeite!... Oh, sestas de Queluz em Junho!... Que deleite!... Manda ao demonio a guerra, a mulher e os cuidados! Enfardela-me ahi cem milhões de cruzados Em peças d'oiro, assigna o que tens de assignar, Veste o capote, leva a c'roa e põe-te a andar! Deixa os inglezes... Fracas bestas!... raça vil!... Muda-te p'ró Brazil... muda-te p'ró Brazil! Fructa maravilhosa e subditos leaes... Eu, no teu caso, até não voltava cá mais. E o povo, adeos!... que se governe... emfim, paciencia... E cá lhe fica, que mais quer? a Providencia!...

Boas noites... É tarde... o sepulcro me chama... Vou-me deitar... Que fria e triste a minha cama! Gelo e chumbo!... Os lençoes, farrapos com materia,
Nem me tapam sequer os ossos, que miseria!
E depois sobre mim, em cardumes, aos centos,
Pulgas da eternidade, os vermes fedorentos!
Ai, no jazigo escuro, a esfarelar-me em pó,
Consola-me uma ideia unica, uma só:
Não tornar a sofrer (oh podridão calada!)
Nem de hemorroidas, nem de gazes, nem de nada!...

Desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Que noite escura! Que noite escura!

Bramem as ondas cavernosas...

A grande armada vae largar...

Oh, a armada do rei!... oh, as naus pavorosas

Na escuridão turbilhonando a baloiçar!...

São esquifes mortuarios,

São feretros com velas de sudarios,

Tumbas negras nas ondas a boiar!...

Ai que gemidos, que alaridos

De multidões na praia, olhando o mar!...

Lá vem o rei... lá vem a côrte... e luzes, luzes

De brandões, de tocheiros a sangrar...

Vae a embarcar?... vae a enterrar?... Não trazem cruzes, Nem ha sinos por mortos a dobrar... Oh, a lugubre, estranha comitiva A bandada de espectros singular!... É gente morta?... é gente viva?... Procissões de defuntos a marchar!... Cortesãos, cavaleiros e soldados, Tudo esqueletos descarnados, Olhos de treva e craneos de luar!... Ladeiam coches funebres doirados... São os coches d'El-Rei... vae a enterrar?... Lá se apeiam as damas das liteiras... Gestos de manequins, rir de caveiras... Fitas e plumas soltas pelo ar... Olha a rainha, vem em braços, morta e doida, Morta e doida a clamar que a vão matar!... E o rei!... olhem o rei!... que rei de entrudo!... Um porco em pé, com manto de veludo E c'roa na cabeça, a andar, a andar! Mas reparem... tem cornos! é cornudo! Dois chavelhos de boi no seu logar! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Que fantasia! enlouqueci... ando a sonhar!...

| Mas bem n'o vejo! eu bem n'o vejo,             |
|------------------------------------------------|
| C'roa de rei, tromba de porco e chifres no ar! |
|                                                |
| Cae de rastros, chorando, o povo inteiro,      |
| Beija-lhe a côrte as patas e o trazeiro        |
| E elle a grunhir! e elle a roncar!             |
|                                                |
| Lá vão as naus lá vae o rei com seus tesoiros  |
| E lá ficam na praia, como agoiros,             |
| As multidões soturnas a ulular!                |
|                                                |
|                                                |
| Olha uma aguia rubra, uma aguia bifronte,      |
| Incendiando o horisonte,                       |
| A voar, a voar, a voar!                        |
| Ai dos rebanhos! ai dos rebanhos!              |
| Aguia de exterminios, onde irás poisar!!       |

# SCENA XXI

### O ESPECTRO DE D. MARIA II:

Inclina um rei perante um rei (somos eguaes)
A realeza. Perante um vassalo, jámais!
O monarcha ao monarcha (é irmão com irmão)
Dobra o orgulho sem infamia; o rei ao povo, não!
Assigna, e já! Princepe vil, que se amedronte,
Usa, mas sem direito, um diadema na fronte.
Povo em rebelião, não é povo, é canalha.
Beija-te os pés? — indulto. Ergue o braço? — metralha.
Faltam soldados e clavinas? Pouco importa:
El-Rei de Hespanha os mandará; tem-los á porta.

Desaparece.

O DOIDO, na escuridão:

Tremia a rainha de me ouvir cantar...
Oh, loucura minha, desventura minha!
Cantigas são azas, fazem-nos voar...
Mandou-me prender, mandou-me espancar.

E eu desatei a rir, eu desatei a rir, E tres dias cantei com mais tres noites a seguir!...

Não dormia a rainha de me ouvir cantar...
Oh, loucura minha, desventura minha!
Cantigas são graças para não chorar...
Mandou-me prender, mandou-me enforcar.

Chegaram as tropas e eu, desarmado, Zás! desbaratei-as com o meu cajado!

E puz-me a cantar! e puz-me a cantar!

Tremendo, a rainha disse então ao rei:

- Emquanto o não matem não descançarei.
- «Com teus cavaleiros vae-m'o tu busear,
- «Traz-m'o aqui de rastros para o degolar.»

Veio o rei á frente d'um grande estadão, Zás! desbaratei-o com o meu bordão! É de temer, é de temer Um doido varrido com um pau na mão!...

E sempre a cantar! e sempre a cantar!

Então a rainha, vilesa traiçoeira!
Chamou inimigos d'alem da fronteira...
E tantos! e tantos!... Que havia de eu fazer?...
Quebrei de raiva o meu bordão e deixei-me prender!

Levado de rastros aos pés da rainha,
Cuspiu-me na cara!
Oh, vergonha minha! por fortuna minha,
Melhor me matara!... melhor me matara!...
O gosto que teve durou-lhe bem pouco...
Foi ella que morreu!... foi ella que morreu!...
Vi-a passar já no caixão, ia a enterrar...
E sabeis o que eu fiz? (o que é ser louco!... o que é ser louco!...)
Desatei a chorar!...

# SCENA XXII

### O ESPECTRO DE D. LUIZ

Que remedio, meu filho! assigna tudo... assigna tudo... Gloria, Patria, Dever,
Bom de dizer!
Assigna tudo e vae andando... vae andando...

Do mister de reinar, que Deos te deu em sorte, Faz, como eu fiz, modo de vida e não de morte. E a vida é boa! A alegria do sangue, os regalos da C'roa, A mulher, o charuto, o livro, o leito, a mesa, Lista civil, paz e descanço... Com franqueza, A vida é boa, e vale a pena de a gosar, Como nectar precioso e raro, — de vagar! Com um pouco de astucia, um pouco de bondade, Covardia risonha e indolencia de frade, Conseguirás viver alegrissimamente Até ser posto de escabeche em S. Vicente. E, se o destino te arrancar o sceptro, vae-te embora Filosoficamente, sem demora, Dedicando no exilio uns ocios eruditos A traduzir em portuguez os meus escriptos...

#### Vae a sahir e retrocede.

É verdade, Pedro faltou... faltou... não veio... Pedro! meu pobre irmão! Acordei-o, chamei-o, Quiz levantar-se, ergueu a fronte, abriu o olhar, Exhalou um suspiro... e tombou a chorar!...

## O DOIDO, na escuridão:

O reino é podre... o rei é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor! Quando a planta apodrece, a podridão Germina em margaridas pelo chão... Quando apodrece a carne, a sepultura Touca-se de verdura... Lepras e pus, chagas e cancros Dão jasmineiros, dão lirios brancos... Mas do reino e do rei apodrecido, Oh, que fedor! oh, que fedor!... que tem nascido? Mais podridões a fermentar, Envenenando a terra, envenenando o ar. A gente morreu toda envenenada... É côr de sangue a lua, é de crepe a alvorada!... Desfolharam-se os bosques pelos montes, Ha nas rochas gangrena, ha peçonha nas fontes! Destruiram-se os ninhos E emigraram, chorando, os passarinhos! Vivo só eu fiquei n'este monturo De lodo escuro! O reino é podre... o rei é podre... tudo é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor!...

### O REI, volvendo a si, atonito e desordenado:

Olho e custa-me a crer!... tonto!... a cabeça vária, Á roda... Já nem sei... Que noite extraordinaria!... Que noite! ... aparições, visões, trovões, um pandemonio De inferneiras, de bruxarias do demonio!... Eu'starei doido ou'stou sonhando?!... Que aventura!oh, que aventura Monstruosa!... Perco a rasão... foge-me a vista... O ladrão do maluco e o diabo do cronista Deram-me volta á cachimonia, esfutricada Já de tanto banzé e de tanta noitada!... Quem podesse dormir!...

Vendo o pergaminho:

Assignemos de vez

Esta leria...

Assignando e chamando:

Marquez!

Aterrado, em altos gritos:

Marquez! marquez! marquez! Raios os partam! ninguem ouve... tudo dorme!...
Sósinho!!...

## O DOIDO, na escuridão:

Oh, que fedor!... oh, que fedor!...

#### O REI:

Ah, o mostrengo enorme, Eu lhe darei a cantilena!... Para agoiros, Quatro estoiros á queima-roupa! quatro estoiros!

> Surge o espectro de Nunalvares, vestido de monge carmelita. O rei desfalece de novo. Os câes investem, mas, diante do olhar sobre-humano do condestavel, recuam tremulos, como obedecendo a um fluido magico.

#### O ESPECTRO DE NUNALVARES:

Por teus avós chamaste. Um falta ainda, Falta a raiz da arvore de morte, Que em ti, vergontea exhausta, expira e finda.

Oh, miseranda, lastimosa sorte, A d'este coração desbaratado, Que outr'ora se julgou tão puro e forte!

Deu com elle a gangrena do pecado, Qual um bicho escondido que apodrece Um deleitoso fructo embalsamado. Nada valem tenções, nem vale a prece: É das obras que vem á creatura O galardão e a pena que merece.

Não acuso de ingrata a sorte dura; Volvo-me contra mim unicamente Em meu desassocego e má ventura.

Tamanino inda eu era, inda inocente, Alma candida e pura, como a rosa Aberta junto d'agoa ao sol nascente,

Quando uma noite uma visão fermosa Me aparece e me diz com voz divina, Ao mesmo tempo clara e misteriosa:

«Li n'uma estrella d'oiro a vária sina Que a esforçadas, magnanimas emprezas E a feitos não obrados te destina.

«Mas que valem altissimas grandezas, Mas que valem as pompas e as vitorias, Se a mundano desejo andarem presas?! «Só da fé, só do bem quedam memorias; Tudo o mais é poeira, um vão ruido, Uns tumultos de sombras ilusorias...

«Cavaleiroso coração ardido A grande termo levará seus feitos, Quando ponha em Jesus alma e sentido.

«Melhor que duro arnez, defendem peitos Virtude adamantina e graça clara, Com que Deos abroquela os seus eleitos.

«Sê casto como a luz beijando a seara, Firme qual entre as ondas o rochedo, Manso como ovelhinha em pedra d'ara.

E, como o sol d'Abril veste o arvoredo, D'armas resplandecentes vestirás O teu corpo d'heroe, viçoso e ledo.

«Só pela Patria e Deos batalharás. De tua larga mão caiam na terra, N'um gesto grande a beatitude e a paz. Seja neve dos pincaros da serra Teu limpo coração, bondoso e humano, Quer na tranquilidade, quer na guerra.

«A tirania ao fim pune o tirano. Contra o injusto volta-se a injustiça, E a maldade é aos maus que faz o dano.

«Arreda para longe odio e cubiça; Contra fero inimigo um bravo alento, Contra amargura e dor alma submissa.

«Viva dentro da carne o pensamento, Na pureza da virgem confinada Dentro da cela branca d'um convento.

«E a carne exultará transfigurada, Qual a nuvem escura em céo ligeiro, Em lhe batendo a luz da madrugada.

«De tal guisa, vencendo-te primeiro, A todos vencerás como um leão, Formidavel e nobre cavaleiro. E de Christo e da Patria em defensão Brilhará tua lança como um raio, Mandará tua voz como um trovão!»

Assim fallou (se me abalou julgae-o!) A graciosa visão, que se desfez Pouco a pouco em suavissimo desmaio.

Donzel eu era já, quando outra vez As mesmas fallas ella, de improviso, Me repete co'a mesma candidez.

Todo cheio de lagrimas e riso, N'um enlevo quedei, n'uma anciedade, Mais que da terra já, do paraiso.

E á celeste, benefica deidade Jurei suas razões maravilhosas Puramente cumprir e de vontade.

Jurei que nunca minhas mãos culposas Mulher manceba haviam de tocar, Feita que fôra de luar e rosas. Jurei, unido em Christo á luz do altar, Pôr batalha de morte a meus desejos E meus vicios da carne assocegar.

Anos do mundo, breves ou sobejos, Fadigações da vida tão mesquinha, Com seus ais, com seu pranto, com seus beijos,

Tudo votei sem pena e bem asinha Á cruz do Redemptor e á cruz da espada, Ao meu Deos verdadeiro e á patria minha,

Jurando guardar sempre, e bem guardada, Ũa alma pura em natureza pura, Qual em ambula d'oiro hostia sagrada.

Ai, de mim! ai, de mim! faltei á jura! Ai, de mim! ai, de mim! porque uma peste Logo te não queimou, lingua perjura?!

Ah, donosa visão, visão celeste, Bem devera de ter descortinado N'aquellas altas fallas que me deste, Que eu, em vicio d'amor sendo gerado, Remiria na carne aborrecida Pela gran penitencia o gran pecado.

Madre senhora! ó madre estremecida!

Antes ficaras tu noiva e donzella,

E eu não abrisse o olhar á luz e á vida!

Ó padre carinhoso! ó madre bella! Vossa culpa cahiu no vosso fructo, E, com a culpa amarga, o nojo d'ella!

Queixa não hei de vós; a mim imputo Lastima e dano, que me só provém D'este bichoso coração corrupto.

Por vós creado fui, como ninguem; Vós me guiastes com suave geito, Desde menino a alma para o bem.

Remidor d'um pecado eu fora eleito;
Assim m'o disse a candida visão,
E m'o escreveu com lagrimas no peito.

Quando tu, padre meu, alto varão, Mulher me cometeste, logo ancioso Se me agastou, nublado, o coração.

E toda a noite o arcanjo luminoso Repetindo: Não deixes, filho meu, Gloria celestial por triste goso!

E a miseria da carne me venceu! Ó padres! perdoae, chorae comigo, Que o vosso algoz tiranico fui eu!

Eis aqui vosso algoz, vosso inimigo; Por mim no purgatorio estaes sofrendo, E eu sofro, alem do meu, vosso castigo.

Oh, destino cruel! oh, caso horrendo! A livrar-vos da falta me hei proposto, E sou o Judas negro que vos vendo!

Nem pára aqui meu transe e meu desgosto. Como de olhar-me, ó sol deslumbrador, Não se te muda em noite a côr do rosto? Como não gelas, dize, de pavor, Vendo que em fraco peito miseravel Cabe tromenta assim de nojo e dor?!

Ó terra triste! ó céo inexoravel! Que ventre de mulher pariu um dia Desaventura a esta assemilhavel?!

Nobres guerras armei, como cumpria, D'animo afoito a rudes castelhanos, Desbaratando-os Deos por minha via.

Contra seu vão furor, contra seus danos, Batalhei desde a alva alegradora, Ao derribado ocaso de meus anos.

Sangue de irmãos verti... Vertido fora Novamente mil vezes, sem piedade, Que alma não é de irmão alma traidora.

Patria minha gostosa, quem não hade, Em risonho sabor, vida e fortuna Dar por teu livramento e magestade! Como a de fogo altissima coluna Vae do povo de Deos na dianteira, Afim que se não perca ou se desuna,

Tal na frente das hostes, sobranceira, Contra duro inimigo acovardado, Tremeu sempre no ar minha bandeira.

É que n'ella Jesus ia pregado, Jesus, rei das estrellas, rei do mundo, Meu capitão fermoso e sublimado.

Ordenara, porém, o céo profundo, Que em tal cometimento era mister Carne sem nodoa e coração jucundo.

E estas mãos (ai do feito em que as puzer!) Tocado haviam já, tornadas lama, Com vil desejo, em corpo de mulher.

Fosse a Virgem celeste a minha dama, Se, como Galaaz, heroe invito, Alcançar me propunha honrada fama. Deos castigou-me o coração maldito: Pois que sobre elle ainda vem pesando O carrego mortal do meu delito.

Ó cidadela da pureza, quando Um vicio te faz brecha, sem tardança, Prestes os mais acodem galopando.

Em minha carne, um dia honesta e mansa, Por onde entrou luxuria malfazeja, Entrou ira e soberba, entrou vingança.

Inda me sangue o peito lagrimeja Da boa e má tenção, que, desvairadas, Armaram n'elle horrifica peleja.

Oh, pelejas da alma encarniçadas! São as outras uns jogos inocentes, Com o furor das tuas comparadas.

Anjos d'azas de luz resplandecentes, Seculos dia e noite a batalhar Com demonios, com tigres, com serpentes! Ah, nem ouso de espanto relembrar Essa guerra feroz, que já não arde, Entre meu crime duro e meu pezar...

Tão animoso, n'ella fui covarde;Tão vencedor, a miudo fui vencido,E a vitoria, se a hei, me chegou tarde.

Uma noite em que mais me vi perdido, Com afincada raiva e crua sanha Dos demonios ardentes combatido,

A visão me resurge em forma estranha, E em tão grande e mortal melancolia, Que nunca em mim a houve assim tamanha.

Um longo veu de dó ella vestia, N'uma tal soledade e desconforto, Que a dissereis a Virgem na Agonia.

Meiga, sem me fallar, o olhar absorto Pousou em mim então, como se fosse Ũa madre encarando um filho morto. No seio me verteu, divina e doce, Lagrima d'oiro, e, com suspiro ethereo, Silenciosa esmaiando, evaporou-se.

Ó lagrima de dôr, por que misterio Subitamente ao animo torvado Me deste paz, clareza e refrigerio?...

Todo eu me senti purificado:
N'um ditoso sofrer o meu tromento,
N'uma pena bem-vinda o meu cuidado...

Tal o misero rei, que vae sangrento De perdida batalha, alfim se lança Em ditoso e profundo acostamento.

Descobrira que a dôr é irmã da esp'rança; E que ao alto perdão, no azul divino, Só a humildade, a rastros, se abalança.

Já liberto de espirito malino, Com as veras palavras de Jesus Assentei de acordar o meu destino. De mundanarios bens facil dispuz; Que só virtude é oiro, e a mór grandeza Da terra são tres pregos n'uma cruz.

Dentro de mim, n'uma fogueira acesa, Queimei gloria e valor: não ficou nada Mais que melancolia e que tristeza.

Parti a lança; pendurei a espada; Com bordão de pastor ou de ceguinho, Bem andamos de noite esta jornada.

Fama grande do mundo tão mesquinho, Dando ás trombetas com ardor, não vôa, Onde vôa, cantando, um passarinho.

E onde ha, ó meu Jesus, se a dôr te crôa, Se é teu yestido sangue e o vinho fel, Pena digna de nós, que bem nos dôa?!

Sem escudo, sem cota, sem laudel, Minha triste nudez arrecolhida N'uma samarra triste de burel, Determinei findar miseria e vida Lá em partes inospitas, distantes, Entre gente comum desconhecida.

Estes olhos, que arderam relumbrantes, Verteriam de dôr sangue coalhado, Qual os olhos de Job verteram d'antes.

Estes pés, que no vicio hão caminhado, Manariam gangrena, já desfeitos, Como os pés de Jesus Crucificado.

Estes braços, altivos de seus feitos, De logar em logar, côdeas de pão Buscariam, rendidos e sujeitos.

E esta abatida alma de christão, No carcere da carne prisioneira, Á mingoa mór, á mór tribulação,

Gostosa sorriria e prazenteira, Qual o bom lavrador, em velha idade, Sorri festivalmente ao pão na eira. E, já em Deos o espirito e a vontade, Me acolheria ás solidões d'um ermo, Na derradeira angustia e pouquidade.

Lá houvera afinal benigno termo, Se, em tão grande, humildosa desventura, Prouvera a meu Jesus de conceder-m'o.

D'El-Rei me veio o embargo; e na clausura D'A que, chorando estrellas, nos conforta, Em silencio, escondi minha amargura.

Vida do mundo, junto d'essa porta, Com o rouco fragor que tudo abala, Aos pés, em sombra vã, me cahiu morta.

Dir-se-hia que o mar perdera a falla, E a terra se volvera em nuvemsinha, Bastando um ai de dôr a evaporal-a.

Já diversa era ali a patria minha; Que o trono do meu rei era uma cruz, E o chão, banhado em sangue, o da rainha. Ó Rainha da Angustia! ó Rei Jesus! Venha a nós esse imperio onde reinaes, Todo amor, todo esp'rança e todo luz!

Venham a nosso peito os vossos ais! A nossas mãos, ó Christo, os vossos cravos! Maria, á nossa alma os teus punhaes!

Venham a nós as chagas, que são favos! Venham tua agonia e teu madeiro, A nós, ó Rei do Céo, a teus escravos!

Dias de soledade e de mosteiro Eu os vivi, na temerosa esp'rança Da alva do meu dia derradeiro.

Esta dôr, que abrandou, que se fez mansa, Ali chorou aos ais, como perdida N'um deserto, de noite, uma creança.

E oh, alivio da alma arrependida!

Quanto mais afincado era o tromento,

Mais nos hombros ligeira a cruz da vida!

Como no ar o vento sobre o vento, Como no mar a vaga sobre a vaga, Só na dôr tem a dôr socegamento.

E com a folha nua d'uma adaga Todo eu me prazia em revolvel-a Dentro do coração a hedionda chaga!

Qual as tuas, Jesus, quizera eu vêl-a, De purpurina abrir-se n'uma rosa, De inflamada acender-se n'uma estrella.

Toda imunda, porém, toda verdosa, Só materia escorria peçonhenta, Só gangrena lethal, cadaverosa.

E eu a escarnava com a mão cruenta, E eu lhe metia, para não sarar, Carvões a arder na boca pestilenta.

Mas a Virgem tristissima, a chorar, Lhe derramava, balsamo divino, O lumioso perdão d'aquelle olhar. Era assim, irmanmente cristalino, O da visão angelica e suave, Que amistosa me foi desde menino.

E, a tão candida luz, meu pezar grave Ia alvorando, como rocha bruta, Que pouco a pouco se fizesse em ave.

Já da ulcera ardente, quasi enxuta, Manava um soro apenas, filho ainda De podridão tão negra e tão corrupta.

Hora do livramento, hora bem-vinda, Uma noite, em um sonho d'esplendor, M'a predizeu, chorando, a Virgem linda.

E, abraçando e beijando o Redemptor, Sem angustia enfadosa, sem queixume, Dei a alma nas mãos do Creador.

Esbulhada de vicio e de azedume, Ás regiões celestes foi voando, Como palida luz solta do lume. N'uma nevoa, a boiar, quedou sonhando: Sonho de dôr feliz, dôr sem memoria, Nevoa d'ante-manhã que vem raiando.

Não era ainda ali perpetua gloria; Mas falecera já da vida ausente A remembrança amarga e merencorea.

Sono d'alma levissimo, inocente, Em musicas de estrellas embalado, Quem o dormir pudera eternamente!

E um veu de lua cheia, engrinaldado, A Virgem desdobrou, em ar divino, Sobre a encantada paz do meu cuidado.

Era uma graça, um bem que eu não defino...

Jocundo enlevo... candidez airosa...

N'um presepe, a sonhar, feito menino...

E uma luzinha ao longe, misteriosa, Cantando-me as canções que me cantava Minha madre no berço, em Frol da Rosa... Oh, descuidado alivio!... não cuidava Que das culpas do mundo temeroso Esta essencia revel jazia escrava.

Deos a espertou do sono deleitoso, E, por mais a punir, inda um momento A banhou, ao de leve, em claro gozo.

Só as estrellas, só o firmamento Recontar poderiam, se quizessem, Meu desvairo, meu nojo e meu tromento!

Convinhaveis palavras me falecem; As que as bocas dos homens deitam fóra Tribulações d'aquellas não conhecem.

Lá d'alta estancia d'onde venho agora, Lá d'onde o Eterno me elegeu pousada, Duzentos anos grandes, hora a hora,

Vi eu, alma em tromento, alma calada, Minha patria, a meu sangue redimida, Por meu sangue afinal desbaratada! Por sangue do meu sangue foi trahida; Eu que alentos lhe dei, lhe dei nobreza, Ao cabo lhe arranquei nobreza e vida!

Os filhos dos meus filhos, oh, tristeza! A danaram com raiva tão medonha, Que nem lobos a hão contra uma preza.

Descendentes da mingoa e da vergonha, Reprobos eram, pois é justa a lei Que do cancaro mau cria a peçonha.

Feze-os a sina herdeiros do meu rei, Por que um a um no trono dessem conta D'esse perdido reino, que eu livrei.

E eu lá d'aquella altura que amedronta, Sem poder abalar, correr asinha, Vingar com mão sanhosa a dura afronta!

Em vão, oh, dôr cruel! oh, dôr mesquinha! Alevantava suplicas piedosas Á dos anjos tristissima Rainha! Ella vertia lagrimas fermosas...

E nasciam estrellas como flores,

Canteiros de boninas e de rosas...

Porém, Deos era surdo a meus clamores!

Mais pesavam meus crimes na balança,

Que os teus olhos de luz, ó Mãe das Dores!

Tal um peito rasgado d'uma lança, Que em torvação eterna agonisara, Sem alivio, sem morte e sem esp'rança!

Ó filha! ó anjo pulchro! ó alva clara! ·
Antes em leda e tenra meninice
Uma vibora má te envenenara!

Antes boca de monstro te engulisse E d'aquelle erro o fructo miserando Teu ventre criador nunca o parisse!

Vozes taes eu gemia, senão quando Oiço como o ruir d'ũa montanha, Como um troyão de subito estoirando! Deos arrasara a nobre flor da Hespanha! Nem a Virgem do Carmo em seu mosteiro O defendeu de colera tamanha!

Virgem do Carmo! vêl-a n'um brazeiro, Misturada com pedras e destroços, Vêl-a eu! seu algoz, e seu coveiro!!...

A egreja, que por môr dos olhos vossos Alevantei, ó Virgem da Piedade, Minha infamia a ruiu contra os meus ossos!

Grito d'alma n'aquella imensidade Tão agudo espedi supitamente, Que fez branca de dôr a Eternidade!

Assim horrenda, assim direitamente, Em quejanda e cruel desaventura Não foi posto no orbe um ser vivente!

Já dois seculos idos de amargura, Acreditei que emfim o Creador Houvera dó da triste creatura: Do meu sangue de lastima e de horror Cavaleiroso princepe foi nado, Qual nasce d'uma campa eburnea flor.

Ah, o nobre donzel, d'olhar fadado,Λ imagem de mim mesmo era talvez,Quando isento do vicio e do pecado.

Risonha aurora em noite se desfez...

Breve expirou, qual expiraram breve

Dentro em mim a virtude e a candidez.

Não perdôa o Eterno a quem lhe deve: De culpa grande a ofensa lhe devia, E o castigo aturado, o julgou leve.

Minha dôr empenosa acabaria Com teu acabamento e sorte infanda, Ultimo rei de infanda dinastia.

Creatura nojenta e miseranda! Ó vitima final! já na procella Descubro o raio, a arder, que Deos te manda! E a patria! o meu amor! a patria bella!... Em que mingoa eu a vejo!... Quem a abraça, Quem vae lidar até morrer por ella?!...

Já o mundo a meus olhos se adelgaça!...

Montes, fraguedos, tudo se evapora...

São nuvens... sonho... sombra van que passa...

Quasi liberto já!... não tarda a hora...

Sorri-me a Virgem!... como vem brilhante!...

Deos! quanta luz!... que mar de luz!... que aurora!...

Queda enlevado, extatico, sobre-humano. Irradia oiro. Descortina, subito, n'uma panoplia, a velha espada de Aljubarrota. O gladio heroico entre cutelos de verdugos! Como eximil-o á afronta, se já mãos de eleito não devem tocar em ferros homicidas! Embora! Arranca-o, beija-o, ergue-o na dextra, e, da varanda, olhando a noite, em voz soturna de trovão:

Cavaleirosa espada relumbrante! Se n'esse lodo amargo um braço existe De profeta e de heroe, que te alevante!

Inda bem que na lamina persiste, Em crua remembrança e galardão, Do sangue fraternal a nodoa triste. Descobre o gladio a quem o houver na mão, Que ante a justiça recta e verdadeira, Não ha padre, nem madre, nem irmão!

Porém, se a patria, já na derradeira Angustia e mingoa onde a lançou meu dano, Terra d'escravos é, terra estrangeira,

Rutila espada, que brandi ufano! Antes um velho lavrador mendigo Te erga a custo do chão, piedoso e humano!

Volte á bigorna o duro aço antigo; E acabes, afinal, relha de arado, Pelos campos de Deos, a lavrar trigo.

Arrojando a espada ao abismo da noite:

Deos te acompanhe! Seja Deos louvado!

Desaparece. O rei fica no chão, imovel e sem acordo.

## SCENA XXIII

O espectro de Nunalvares atravessa, resplandecendo, a escuridão noturna. Enxerga a distancia, o vulto fantastico do doido. Pára, surprehendido. Contemplam-se.

O ESPECTRO DE NUNALVARES, melancolico. fitando o doido:

Se esta alma, ha tres seculos gemendo, Em carne humana andasse, e, dia a dia, A perdição da patria fôra vendo,

No semblante de louca amostraria Aquella dôr soturna e tenebrosa, Aquelle olhar de pasmo e de agonia!...

O DOIDO, absorto:

Oh, que figura estranha e luminosa!...

Que aparição aquella!...

E eu já a vi... eu já a vi... lembro-me d'ella...

Mas onde foi?... Cabeça tonta!... Onde seria?!...

Ah, ah, já me recordo!... quando eu vivia,

Tive assim um parente... um irmão... Um irmão?

Eu nunca tive irmão!...

| Oh, que loucura!                                               |
|----------------------------------------------------------------|
| Mas eu conheço este fantasma esta figura                       |
| Aquelle ar singular de guerreiro e de monge                    |
| Eu conheço-o Mas onde foi? quando é que foi? lá muito ao longe |
| Muito ao longe Ora espera! Já sei! Não era irmão, não era!     |
| Fui eu proprio! Fui eu assim! Fui eu! fui eu! fui eu!          |
| É tal e qual é exacto,                                         |
| O meu retrato!                                                 |
| Fui eu!                                                        |
|                                                                |
| Ah, fui eu um outro eu que andou no mundo e já morreu!         |

# SCENA XXIV

Corre, de braços abertos, para o espectro, que subitamente se evapora. Relampago abrasador. Trovão medonho. Chovem os raios no castello. O incendio, n'um minuto, veste-o de lavaredas fabulosas. Estrondos de explosões, derrocamentos de muralhas, gritos de angustia, alaridos de panico.

> O DOIDO, triunfante, n'um regosijo de creança, vendo as lavaredas a brilhar:

Olha o palacio a deitar chamas dos telhados!...

A arder!... a arder!...

Lá arde o rei, o trono, a côrte, os cães... Ah, cães danados, Ides morrer queimados! Tudo a arder!... tudo a arder!... Que lavaredas! Que esplendor! Ai, que alegria! Parece dia!... Vão os galos cantar E trinar, de surpreza, a cotovia!... Rolos de fumo em sangue pelo ar... Desabamentos... vigamentos a estoirar... Oh, que fogueira!... oh, que fogueira!... Ai, que alegria! Que chamas d'oiro relumbrantes!... Andem vêl-as... Olha a subirem para o céo milhões de estrellas, Tantas estrellas, tantas, tantas, Que o castello abrazado Vae-nos deixar o céo azul todo estrellado! Ó lavaredas d'oiro! ó lavaredas santas! Subi! subi! subi! . . . dae luz e dae calor! . . . Vós que não tendes fogo em vossas casas, (Que lindas brazas!) Vinde assentar-vos e aquecer-vos ao redor! Oh, surdi de tropel, em alcateias, Miseraveis, famintos, vagabundos! Surdi das tocas negras das aldeias,

Dos matagaes profundos,

Das pocilgas, dos antros, das cadeias,

E em turba-multa, em debandada, aos milhões, aos milhões, Vinde aquecer as mãos n'este brazeiro, Vinde aquecer as mãos, vinde aquecer os tristes corações!... Já vae florir nas sebes o espinheiro, Já vão florir nas bocas virgens as canções!... Dobram os sinos... dobram os sinos... Deixa dobrar! Foi Deos que deitou fogo áquillo tudo... Quem n'o hade apagar?!... Repica os sinos, meu sineiro campanudo, Que á volta da fogueira as moças todas vão bailar!... E eu vou ter, que prazer! Mal sabeis... mal sabeis o que eu vou ter!... A minha alma! a minha alma!... nova... nova, Como um sol de aleluia a refulgir! Ella estava ali presa n'uma cova... Ardeu o rei, ardem os cães... e vae fugir!

O incendio devoron o palacio. Arden tudo: marmore e madeira, rei e cortesãos, oiros e brocados, alfaias e baixellas. Salvaram-se os cães; nada mais. D'entre os escombros, fumegando, ergue-se religiosamente, em ascensão encaristica, um vulto angelico de mulher. O corpo é de luar de opala, a tunica de luar de neve, e os olhos, fundos e dolentes, de luar de lagrimas. Peito manando sangue, olhos chorando estrellas, caminha suspensa, direita ao doido, n'um sonambulismo vago e melancolico. Poisa em terra, com a graça aerea d'um arcanjo. É a alma do doido. Trezentos anos sem se verem! Contemplam-se. Como estão mudados!...

## O DOIDO, em frente da alma. já recuperando a lucidez:

Ó alma vagabunda, alma exilada, Eis teu corpo infeliz, tua triste morada: Vê, que abandono e que pobreza! Ninguem te espera! nem candil na escada, Nem banquete na mesa! Vens tranzida de frio a tiritar?... Não ha lume no lar! Vens morta de miseria e de aflição?... Não ha vinho, nem pão! Vens fatigada repousar?... Porém, Não ha leito tambem! Tua casa deixaste, Teu albergue natal desamparaste, N'uma noite d'horror... E os ventos e as procellas Desmantellaram portas e janellas, Desmoronaram tetos com furor... Restam negras paredes lastimosas Do teu ninho d'amor!... Ha cardos na varanda em vez de rosas, Luto e morte nas salas pestilentes... Na alcova onde dormias, (Oh, mal dirias! mal dirias!)

Hoje dormem as c'rujas e as serpentes!... E tu, ó alma triste, alma exilada, Branca, da alvura mesta dos sudarios, De que prisões, de que galés, de que calvarios, Vens a rastros assim crucificada! Quem te cobriu de lagrimas e sangue? Quem trespassou teu coração exangue De tanta dôr e tanta punhalada?! Regressas ao teu lar, alma divina, Para morrer aqui; E no teu lar contemplas uma ruina, E elle uma sombra em ti!... Entra no lar... entra no tumulo... descança, Alma pobre, varada de amarguras, Alma sem fé e sem esp'rança! Entra no lar abandonado... entra ás escuras... Deita-te a um canto sonolentamente, E extinta e muda, vulto vago, informe, Nunca mais abras teu olhar silente, Dorme! repousa eternamente... dorme!

Alma a expirar, clarão sombrio, Porque vieste Iluminar um tumulo vasio?!... Porque vieste Resuscitar de novo, inda um momento, A poeira do meu nada?!... Antes o vento A sacudisse inanime e delida Na eterna paz do eterno esquecimento! Memoria! espelho funebre da vida, Porque me vens de subito trazer A apagada, a esquecida Imagem tormentosa do meu ser! Que despertar medonho Da cahotica noite do meu sonho!... Antes o sonho louco, o sonho vão! Cavaleiro magnanimo de outr'ora, Contempla o teu retrato... olha-o agora... Nem a ti proprio te conheces, não! E és tu, és tu, ó cavaleiro antigo, Este palido e tropego mendigo, Este mendigo ensanguentado e nu!... Nem semelhança leve achas comtigo? Repara bem ... és tu!...

## N'um impeto de orgulho e de vàgloria:

E astros do céo, povos da terra, ondas dos mares, Viram passar, como ũa aguia ovante, O meu pendão chimerico nos ares! Retumbaram meus feitos de gigante Pelo universo, em echos seculares! Cavaleiro e argonauta vagabundo, Gravaram sobre terra e mar profundo Mil roteiros de luz os passos meus, Como se houvera circumdado o mundo, Listrando-o a fogo, o Espirito de Deos! Minha abrazada crença visionaria, Medindo o globo inteiro, achou-o estreito... E a alma da humanidade, imensa e vária, N'ũa de maré de assombros, tumultuaria, Bateu um dia junta no meu peito! Vinham bandos de frotas portentosas Pareas de reis trazer-me alegremente: Maravilhas estranhas, caprichosas, De longinguas cidades fabulosas, Berços d'oiro do sol resplandecente!... Nas mil torres, mais altas do que a Fama, Do meu emporio vasto olhando o mar, Via-se o globo e a cruz como auriflama,

E sobre globo e cruz, d'azas de chama, Minha epopeia homerica a cantar!...

Ah, do sono da morte enregelado Porque havias de, ó alma, despertar!... Que é da grandeza heroica do passado, Que é das torres d'outr'ora olhando o mar?!... Blocos no chão, vestidos d'heras, Ameias, gargulas, esferas, Poeiras de sonhos, de chimeras, Luto, nudez, desolação, Eis os restos de tantos exterminios, De tanta dôr e tanta maldição!... Já nem cabe sequer em meus dominios A magra sombra vã do meu bordão! Regios palacios, fortalezas, Mosteiros, campos, catedraes, Orgulhosos padrões de mil emprezas, Conspurcados de lama e de impurezas, Entre montes de entulho e silveiraes! Meus imperios distantes divididos, Minha terra natal inculta e só!... Loucos de dôr, em torvos alaridos, Correm bandos de aldeões espavoridos, Miseraveis tropeis de luto e dó...

Por mim passam atonitos, julgando
Vêr um monstro maldito,
Um espectro soturno e formidando...
Da escuridão do nada resuscito...
Abro os olhos na treva... estendo as mãos...
E de mim fogem com horror, clamando,
Meus parentes, meus filhos, meus irmãos...

Deos, onde estás?!...
Deos! a mentira eterna!...
Algum lobo voraz,
Mais piedoso que o céo que nos governa,
Póde emprestar-me um antro, uma caverna,
Onde se durma e se agonise em paz?!...

Ao cabo d'um longo e meditativo silencio:

Oh justiça do Espirito divino,
Pensando bem, bem clara te revelas
Na tragica lição do meu destino!
Minhas glorias passadas!... É por ellas,
Que eu hoje estou sofrendo e me crimino!
Minhas glorias!... infamias e vergonhas
De ladrão, de pirata e de assassino!
Que barbaras, que atrozes, que medonhas,

A escorrer sangue negro e pestilento,
As vejo em torno a mim n'este momento,
Essas glorias nefandas, que eu supuz
D'oiro e de luz!
A epopeia gigante!
Emprezas imortaes! feitos sublimes!
Grandeza louca d'um instante...
Miseria eterna... meus eternos crimes!

Novos mundos eu vi, novos espaços, Não para mais saber, mais adorar: A cubiça feroz guiou meus passos, O orgulho vingador moveu meus braços E iluminou a raiva o meu olhar! Não te lavava, não, sangue homicida, Nem em mil milhões d'anos a chorar!... Cruz do Golgota em ferro traduzida, Minha espada de heroe, ó cruz de morte, Cruz a que Deos baixou por nos dar vida; Vidas ceifando, deshumana e forte, Ergueste imperios, subjugando o Oriente, Mas Deos soprou... eil-os em nada... E te cravou a ti, vermelha espada, N'esta alma de lobo eternamente! Ó espada de dôr, abre-me o peito!

Rasga de lado a lado o coração!
Rasga-o, meu Deos, e torna-m'o perfeito,
Que eu te bemdigo e louvo e me sujeito,
Sem uma queixa, aos golpes da tua mão!
Seja feita, Senhor, tua vontade,
Venha o remorso egual á iniquidade,
Deos de justiça e luz, Deos de perdão!

Nunca nascido houvera o resplendor Do dia, em que no abeto milenario Puz o gume do aço com furor!

Antes aparelhara o meu calvario, Antes a minha tumba silenciosa Com o tronco do roble funerario!

Antes mil vezes, do que a aventurosa Barca ligeira, que levou seu guia Dos desastres á praia fabulosa!

E, a meus golpes crueis, eu bem ouvia Uma alma no roble que chorava, Um coração lá dentro que gemia! Um coração de avô que perdoava, Só com ais de ámargura respondendo A cada novo golpe que eu lhe dava.

Eu os traduzo hoje, eu os entendo, Os merencoreos ais vaticinantes Das lagrimas de fel que estou bebendo!

Á sombra de teus ramos verdejantes, Ó arvore formosa, bem quizera Adormecer eu inda como d'antes!...

Não abatessem minhas mãos de fera O teu corpo sagrado, roble augusto, Patriarca da lei vestido de hera!

Fosse eu ainda o camponez adusto, Lavrador matinal, risonho e grave, D'alma de pomba e coração de justo!

Sentisse eu inda a musica suave Da candura feliz no peito agreste, Qual em rorida brenha um trino de ave! Em vez do mundo (fome, guerra e peste!) Conquistasse, por unica vitoria, Os tesoiros sem fim do amor celeste.

Nunca de feitos cantasse a Historia; Ignorasse o meu nome a voz da Fama E a minha sombra humilde a luz da Gloria.

Vivesse obscuro e triste, herva da lama; Nas alturas, porém, fosse contado Entre os que Deos aceita, os que Deos ama.

No mundo, bicho ignoto e desprezado; Mas, nos reinos da luz adamantina, Um cavaleiro grande e sublimado.

Cae-lhe o livro das mãos. Erguendo-o e beijando-o com fervor:

E comtudo, alma infame e libertina, Em teu horror, esqualido e sangrento, Uma luz existiu, que era divina!

Uma luz existiu, que n'um momento = Fez o dia mais claro e mais jucundo, Poz mais cerca da terra o firmamento!

Ó lira d'oiro que abalaste o mundo! Sonho d'astros!... ó fulgida epopeia! Canta, dá vida nova ao moribundo!

Da colera do Eterno a maré cheia, Naus, barbacãs, palacios, de imprevisto Levou tudo nas ondas, como areia...

Levou tudo nas ondas... ficou isto!

Ficou na mão exangue a lira d'oiro,

E é por ella existir que eu inda existo!...

Lira de Orfeu! meu unico tesoiro! Bem como a voz do mar enche uma gruta, Encheu o azul teu canto imorredoiro!

Pudesse eu, d'alma livre e resoluta, Olhos no fogo da manhã nascente, Erguer ainda os braços para a luta!

Não, como outr'ora, para a luta ardente Da riqueza e grandeza, que é vaidade... Da fortuna, que é sombra que nos mente... Seja a hora do prelio a Eternidade!E o globo estreito a arena, onde não cançaA batalha do Amor e da Verdade!

Cavaleiro de Deos, ergue-te e avança! Põe na bigorna os cravos de Jesus; Bate-os cantando... É o ferro da tua lança!

Faz a hastea da lança d'uma cruz; Vae, cavaleiro, de viseira erguida, Dá lançadas magnanimas de luz!...

E hãode estrellas sangrar de cada f'rida, Que em rosarios, ardendo, chorarão Uma a uma no Golgota da Vida.

Ah, sonho de esplendor, que sonho em vão! Põe os olhos em ti, alma de hiena, Em teu rebaixamento e escuridão!...

Como nascer em putrida gangrena, Sob os olhos de Deos, a flor de encanto, Vaso de ideal, a mistica assucena! Como? chorando; derretendo em pranto As maculas do crime; e o criminoso, Vestido de esplendor, ficará santo.

A Dôr, a eterna Dôr, eis o meu goso. O pão do meu banquete, cinza escura, E o meu vinho jovial, fel amargoso.

É a Dôr quem liberta a creatura: Ou em miseria humana ande encarnada, Ou em tigre feroz ou rocha dura.

Oh, abraza-me a alma envenenada, Faz em carvão meu coração preverso, Dôr temerosa, Dôr idolatrada,

Ó Dôr, filha de Deos, mãe do universo!

Longo silencio. Transe-lhe a alma, de repente, um fremito de angustia. Adevinha no escuro, marchando, a Fatalidade inexoravel. Suor de Agonia. Com um ai cruciante:

A hora grande, a hora imensa, Já por um fio está suspensa... Não tarda muito que ella dê!... Carne medrosa, porque tremes?...
Ó alma anciosa, porque gemes?...
Porque?!...
Arde na Dôr, carne maldita!
Revive em Dôr, alma infinita!
Na Dôr bemdita espera e crê!...

Marcha de tropel, na escuridão, um bando de corsarios, gigantes espadaudos e membrudos, rosto sanguineo, cabelos d'oiro fulgurando. Entoam, epilepticos d'alcool, uma canção infrene e vagabunda. Relampeiam as armas, á claridade vermelha dos archotes. O andar é deliberado e resoluto, como o de quem trilha, ás escuras, uma vereda já sabida. É que na dianteira, a encaminhal-os, lago e Judas trotam sombrios e ofegantes. Um dos marinheiros, brincando, meteu o Veneno no bolso. Os cães, pelo instincto, levam a horda temerosa em direção ao doido. Apenas o descobrem, estacam de subito, ladrando raivosos e covardes, como a dizer: - Eil-o! Ahi o tendes. - O velho heroe, palido de morte, fita-os soberanamente desdenhoso. Rodeiam-n'o, tumultuando e clamorando. Brilham adagas, laminas frias de cutellos. Deitam-lhe algemas, dão-lhe bofetões, insultam-n'o, mascarram-n'o de lodo, cospem-lhe na cara. E a face do heroe sobre-humanamente resplandece, como zurzida por estrellas. Em meio de chufas e labcos o arrastam ao alto da montanha, onde a cruz negra e sanguinolenta lhe estende os braços para a Dôr. Com vilipendio o desnudam, por escarneo lhe cingem uma tanga de cafre, e, a marteladas truculentas, deshumanos o pregam no madeiro barbaro. Ao topo da cruz, desenhada a sangue, esta ironia: - Portugal, rei do Oriente!-Expelle o seio do martir um ai agudo, lança angustiosa de varar infinitos. E a Dôr o exalta, a Dôr o divinisa: É de alabastro o corpo macerado, as longas barbas ondeantes de luar choroso, e os olhos fundos e profeticos, duas cavernas de noite, com estrellas. Á volta, os verdugos tripudiam e cantam. Bocas aguardentadas rugem blasfemias e sarcasmos. Atiram-lhe pedras, que se convertem em rosas. Atiram-lhe esterco, e chegam-lhe lirios e assucenas. Os cães, furibundos, pulam em vão, desaustinados, a vêr se o mordem, e, insaciaveis, abocanham o toro do madeiro, lambendo avidamente o sangue fresco a gotejar. Depois, escumantes de raiva, ladram á cruz, hienas possessas e diabolicas. Varreu a tormenta. A noite desmaia. Já os aventureiros, levando os cães, embarcam na galera. Os olhos do moribundo pairam em volta, suplicantes. Cemiterio deserto. Ninguem. Campos revoltos, carcavões tenebrosos, ossadas de penedias, um castello derruido fumegando, esqueletos de gente em esqueletos de arvores, terra de pavor, terra de morte, onde a unica vida, bruxeolante, é uma agonia n'uma cruz. Quasi a expirar, soltando um gemido:

Pranto, que manas dos meus olhos,
Bemdito és!
Bemdito és, porque és o mar de pranto
Que os meus crimes verteram pelo mundo...
Sangue a correr das minhas f'ridas,
Bemdito és!
Bemdito és, porque és o mar de sangue
Do meu orgulho e minha iniquidade...

Subito, n'uma visão interior, descobre em roda d'elle as nações armadas, cerco de lobos á volta d'uma presa. Já no estertor, agonisando:

Deos! abandonas-me!...

Expira. Clareia, roxa, a manhà de Novembro, triste lençol de misericordia, a que limpassem forcas ou calvarios. Um aldeào senil e vagabundo, caminha ao longe, tropegamente, como um fantasma, em direcção á cruz. Roto, cheio de lama e de sangue, no bordão aos hombros uma taleiga, e, escondida no peito, aninhada nos braços, uma creancinha forte e luminosa. Velho e doente, perdeu-se de noite na debandada tragica, não alcançou o navio, já o não enxerga... onde irá elle!... Por montes e mares circum-

deia os olhos, enublados de horror, desorbitados de loucura... Ninguem! ninguem! ninguem! Campos desertos, ondas sem uma vela, e nos bosques, mirrados, sem uma folha, earcassas putridas... ninguem!... D'um povo exilado ficara elle só, cadaver ambulante, espectro bisonho, a chorar n'um ermo, com o seu netinho nos bracos. Aproximando-se da cruz, reconhece o doido, o estranho doido inofensivo, que a horas mortas vagueava, ululando, por cerros e quebradas, e a quem elle tantas vezes, benignamente, dera agasalho e dera pão. Quem o crucificou?!... Porque seria?!... Mete medo e respeito... Que estatura d'homem!... que gigante!... Morto, semelha um Deos!... E, fronte descoberta, - Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é comvosco, bemdita sois vós entre as mulheres...-E os olhos da creança devoram a cruz, estrellas inocentes, cheias de angustia e cheias d'alma... Ha n'aquelle olhar uma inconsciencia misteriosa, que adevinha... Luz enigmatica, vem de longe, do fundo do passado, morrendo ao longe, em sonho, nas obscuridades do porvir... Esse velho fantasma, com esse menino ao colo, lembra a derradeira arvore d'um bosque, arvore nua e carcomida, com uma florinha ultima no tronco. Flor de morte!... flor d'esp'rança!... Nascen d'um cadaver, e d'ella se hàode gerar, talvez, os rumorosos bosques d'amanhà!... O aldeão, assombrado, meio lonco, procura o castello do rei... evaporou-se... já o não avista. Em frente, na montanha, só lavaredas e ruinas. Vae descendo, descendo, descendo, e lá ao fundo estaca d'improviso, inclina-se, e vè no chão, abandonada, uma arma guerreira. É o montante de Nunalyares. Empolga-o a custo. Os braços da creancinha estendem-se com avidez, n'uma alegria doida... Nobre montante, qual o teu destino? Sulcarás, relha d'arado, a gleba deserta d'esse camponez? Nas mãos d'essa creança, um dia homem, brilharás acaso, espada de fogo e de justiça? Misterio... misterio... Invisivelmente, saudando a luz, as cotovias gorgeiam...

## ERRATAS

A pag. 119, onde se lê:

Que é preciso borrar-se e andur de nogoas sujas.

deve lêr-se:

Que é preciso borrar-se e andur de nagoas sujas.

a pag. 175, onde se lê:

N'ua de maré de assombros, tumultuaria,

leia-se:

N'ũa maré cte.

e a pag. 176, onde se lê:

Mosteiros, campos, eatedraes

leia-se:

Mosteiros, campas, eatedraes

## ANOTAÇÕES



## Balanço patriotico:

Um povo imbecilisado e resignado, humilde e macambusio, fatalista e somnambulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de miserias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia d'um coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas; um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem d'onde vem, nem onde está, nem para onde vae; um povo, emfim, que eu adoro, porque soffre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciencia como que um lampejo misterioso da alma nacional, — reflexo d'astro em silencio escuro de lagoa morta;

Um clero portuguez, desmoralisado e materialista, liberal e atheu, cujo vaticano é o ministerio do reino, e cujos bispos e abades não são mais que a tradução em eclesiastico do fura-vidas que governa o districto ou do fura-urnas que administra o concelho 1; e, ao pé d'este clero indigena, um clero jesuitico, extrangeiro ou extrangeirado, exercito de sombras, minando, enredando, absorvendo, — pelo pulpito, pela escola, pela officina, pelo asylo, pelo convento e pelo confissionario, — força superior, cosmopolita, invencivel, adaptando-se com elasticidade intelligente a todos os meios e condições, desde a aldeola infima, onde berra pela boca epileptica do fradalhão milagreiro, até á rica sociedade elegante da capital, onde o jesuitismo é um dandismo de sachristia, um beaterio chic, Virgem do tom, Jesus de high-life, predicas unctuosas (monologos ao divino por Coquelins de fralda) e em certos dias, na egreja

 $<sup>{\</sup>bf 1}$  Ha excepções individuaes, claramente. A fisionomia geral, no entanto, é aquella.

da moda, a bonita missa encantadora, — luz discreta, flores de luxo, paramentos raros, cadeiras commodas, latim primoroso, e hostia glacée, com pistache, da melhor confeitaria de Paris;

Uma burguezia, civica e politicamente corrupta até á medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavra, sem vergonha, sem caracter, havendo homens que, honrados (?) na vida intima, descambam na vida publica em pantomineiros e sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infamia, da mentira á falsificação, da violencia ao roubo, d'onde provem que na politica portugueza succedam, entre a indiferença geral, escandalos monstruosos, absolutamente inverosimeis no Limoeiro 1;

Um exercito que importa em 6.000 contos, não valendo 60 réis, como elemento de defeza e garantia autonomica;

Um poder legislativo, esfregão de cosinha do executivo; este criado de quarto do moderador; e este, finalmente, tornado absoluto pela abdicação unanime do paiz, e exercido ao acaso da herança, pelo primeiro que sae d'um ventre, — como da roda d'uma loteria;

A Justiça ao arbitrio da Politica, torcendo-lhe a vara a ponto de fazer d'ella um sacarrolhas;

Dois partidos monarchicos, sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, na hora do desastre, de sacrificar á monarchia ou meia libra ou uma gota de sangue, vivendo ambos do mesmo utilitarismo sceptico e pervertido, analogos nas palavras, identicos nos actos, eguaes um ao outro como duas metades do mesmo zero, e não se amalgamando e fundindo, apezar d'isso, pela razão que alguem deu no parlamento, — de não caberem todos d'uma vez na mesma sala de jantar;

Um partido republicano, quasi circumscripto a Lisboa, avolumando ou diminuindo segundo os erros da monarchia, hoje aparentemente forte e numeroso, ámanhã exhaurido e lethargico, — agoa de poça, agoa inerte, transbordando se ha chuva, tumultuando se ha vento, furiosa um instante, immovel em seguida, e evaporada le, o, em lhe batendo dois dias a fio o sol ardente; um partido composto sobretudo de pequenos burguezes da capital, adstrictos

<sup>1</sup> Se o Nazareno, entre ladrões, fosse hoje crucificado em Portugal, ao terceiro dia, em vez do Justo, ressuscitariam os bandidos. Ao terceiro dia? que digo eu! Em 24 horas andavam na rua, sãos como pêros, de farda agaloada e gran-cruz de Christo.

ao sedentarismo chronico do metro e da balança, gente de balcão não de barricada, com um estado maior pacifico e desconnexo de velhos doutrinarios, mocos positivistas, romanticos, jacobinos e declamadores, homens de boa fé, alguns de valia, mas nenhum a valer; um partido, emfim, de indole estreita, acanhadamente politico-eleitoral, mais negativo que affirmativo, mais de demolição que de reconstrucção, faltando-lhe um chefe de auctoridade abrupta, uma d'essas cabeças firmes e superiores, olhos para alumiar e boca para mandar, — um d'esses homens predestinados, que são em crises historicas o ponto de intercepção de milhões d'almas e vontades, acumuladores electricos da vitalidade d'uma raça, cerebros omnimodos, comprehendendo tudo, adevinhando tudo, - livro de cifras, livro d'arte, livro de historia, simultaneamente humanos e patriotas, do globo e da rua, do tempo e do minuto, forças fluidas, forças invenciveis, que levam um povo d'abalada, como quem leva ao colo uma creanca:

Instrucção miseravel, marinha mercante nulla, industria infantil, agricultura rudimentar;

Um regime economico baseado na inscripção e no Brazil, perda de gente e perda de capital, autofagia colectiva, organismo vivendo e morrendo do parasitismo de si proprio;

Liberdade absoluta, neutralisada por uma desigualdade revoltante, — o direito garantido virtualmente na lei, posto, de facto, á mercê d'um compadrio de batoteiros, sendo vedado, ainda aos mais orgulhosos e mais fortes, abrir caminho n'esta porcaria, sem recorrer á influencia tirannica e degradante de qualquer dos bandos partidarios;

Uma litteratura iconoclasta, — meia duzia d'homens que no verso, no romance, no panfleto e na historia haviam desmoronado a cambaleante scenographia azul e branca da burguezia de 52, opondo uma arte de sarcasmo, viril e humana, á frandulagem pelintra da litteratura oficial, carimbada para a imortalidade do esquecimento com a cruz indelevel da ordem mendicante de S. Thiago;

Uma geração nova das escolas, entusiasta, irreverente, rever lucionaria, destinada, porem, como as anteriores, viva maré d'um instante, a refluir anodina e apatica ao charco das conveniencias e dos interesses, d'ella restando apenas, isolados, meia duzia d'homens inflexos e direitos, indemnes á podridão contagiosa pela vacina organica d'um caracter moral excepcionalississimo;

Se a isto juntarmos um pessimismo canceroso e corrosivo, minando as almas, cristalisado já em formulas banaes e populares, — tão bons são uns como os outros, corja de pantomineiros, cam-

bada de ladrões, tudo uma choldra, etc., etc., — teremos em sintetico esboço a fisionomia da nacionalidade portugueza no tempo da morte de D. Luiz, cujo reinado de paz podre vem dia a dia supurando em gangrenamentos terciarios.

O advento do materialismo burguez, inaugurado pela ironia sceptica do Rodrigo, acabava pela galhofa cinica do Mariano. O riso de sibarita, levemente amargo, desfechava no riso canalha, de garotão d'aljube. O patusco terminava em malandro.

A burguezia liberal, mercieiros-viscondes, parasitagem burocratica, bacharelice ao piano, advogalhada de S. Bento, morgadinhas, judias. sinos, estradas, escariolas, estações, inaugurações, locomotivas (religião do Progresso, como elles diziam), todo esse mundo de vista baixa, moralmente ordinario e intelectualmente relles, ia agora liquidar n'uma infecta débâcle de casa de penhores, n'um Alcacer-Kibir esfarrapado, de feira da ladra.

A nação, como o rei, ia cahir de podre.

O conflicto inglez e a revolução brazileira, dois causticos, puzeram a nu, de improviso, toda a nossa debilidade organica, — miseria de corpo e miseria d'alma.

Falecimento e falencia. Ruinas. Montões de vergonhas, trapos de leis, cisco de gente, lama de impudor, carcassas de bancos, famintos emigrando, porcos digerindo, ladroagem, latrinagem, um salve-se quem poder de egoismos e de barrigas, derrocada d'um povo n'uma estrumeira de inscripções, — 700 mil contos de calote publico, a bella colheita do torrão portuguez, regado a oiro, a libras, desde 52 até 90.

A crise não era simplesmente economica, politica ou financeira. Muito mais: nacional. Não havia apenas em jogo o trono do rei ou a fortuna da nação. Perigava a existencia, a autonomia da patria. Hora grande, momento unico. A revolução impunha-se. Republicana? Conforme. Se o monarca nos sahisse um alto e nobre caracter, um grande espirito, juvenil e viva encarnação de ideal heroico, tanto melhor. A revolução estava feita. Imprimia-se, d'um dia ao outro, no Diario do Governo.

Mas feita com quem, perguntarão, se tudo era lodo? Feita com o elemento moço do exercito e da marinha, com quasi todo o partido republicano 1, com individualidades integras e notaveis dos

<sup>1</sup> Continuaria a haver algumas duzias de republicanos, por coherencia, brio pessoal ou teima doutrinaria. O espirito republicano que alastrou no paiz, esse extinguia-se, ou antes não se tinha gerado.

partidos monarchicos, com a juventude das escolas, com um semnumero de indifferentes por nojo e por limpeza, com os duzentos homens de serio valor intellectual dispersos nas letras, nas sciencias, no comercio e na industria, e com o povo, o povo inteiro, que acordaria, Lazaro estremunhado, da sua campa de tres seculos, á voz d'um vidente, ao grito d'um Nunalvares.

O portuguez, apatico e fatalista, ajusta-se pela maleabilidade da indolencia a qualquer estado e condição. Capaz de heroismo, capaz de cobardia, toiro ou burro, leão ou porco, segundo o governante. Ruge com Passos Manoel, grunhe com D. João 6.º. E' de raça, é de natureza. Foi sempre o mesmo. A historia patria resume-se quasi n'uma serie de biografias, n'um desfilar de personalidades, dominando epocas. Sobretudo depois de Alcacer. Povo messianico, mas que não gera o Messias. Não o pariu ainda. Em vez de traduzir o ideal em carne, vae-o dissolvendo em lagrimas. Sonha a chimera, não a realisa.

O proprio Pombal é o *Desejado?* Não. Fez-se temer, não se fez amar. Cabeça de bronze, coração de pedra. Moralmente, ignobil. Rancoroso, ferino, alheio á graça, indiferente á dor. Inteligencia vigorosa, material e mecanica, sem vôo e sem azas. Um brutamontes raciocinando claro. Falta-lhe o genio, o dom de sentir, nobreza heroica, vida profunda, — humanidade, em suma. Machina apenas. Não creou, produsiu. A creação vem do amor, a genese é divina. Crear é amar. Por isso a obra lhe foi a terra. Pulverisou-se. Só dura o que vive. Uma raiz esteia mais que um alicerce. Pombal em tres dias, n'um deserto, quiz formar um bosque. Como? Plantando traves. Adubou-as com mortos e regou-as a sangue. Apodreceram melhor.

Sei muito bem que o estadista não é o santo, que o grande politico não é o martir, mas sei tambem que toda a obra governativa, que não for uma obra de filosofia humana, resultará em geringonça anedoctica, manequim inerte, sem olhar e sem fala.

A ductilidade, quasi amorfa do caracter portuguez, se torna duvidosas as energias colectivas, os espontaneos movimentos nacionaes, facilita, no entanto, de maneira unica, a acção de quem rege e quem governa. Cera branda, os dedos modelam-na á vontade. Um grande esculptor, eis o que precisamos.

Ha, além d'isso, bem no fundo d'este povo um peculio enorme de inteligencia e de resistencia, de sobriedade e de bondade, tesoiro precioso, occulto ha seculos em mina entulhada. E' ainda a sombra d'aquelle povo que ergueu os Jeronimos, que escreveu os Luziadas. Desenterremo-la, exhumemo-la. Quem sabe, talvez revivesse!

Fôra o rei um homem, que a nacionalidade moribunda se levantaria por encanto. E bem se me dava a mim da questão politica, da fórma de governo. Essencial, a fórma do governante. Prefiro uma boa republica a uma boa monarchia. A coroa do rei, de paes a filhos transmissivel, como a coroa de Venus; o trono hereditario como as escrofulas, — absurdo evidente. Mas se de absurdos anda cheio o mundo! Salta-se menos da majestade á ex.ª que da ex.ª ao tu. Impero eu mais no meu criado que o rei em mim¹. Ha em cada burguez uma monarchia. Milhões de burguezes, milhões de absurdos. E eliminam-se acaso n'uma hora?

Não se tratava por emquanto de modalidades organicas de existencia; tratava-se de existir. Problema social e problema politico marchariam evolutivamente na orbita ininterrupta do seu destino. Quando um vapor alagado vae ao fundo, discute a marinhagem construcções navaes? Primeiro salval-o, o estaleiro depois. Quer dizer: a revolução urgente não era social, nem politica, era moral. Nem havia a escolher entre monarchia e republica, pois que, para escolher entre duas coisas, é necessario existirem, e a republica tanto custava a realisar que ainda até hoje a não fizemos.

A segurança da patria exigia inadiavelmente á frente do governo um homem de superior inteligencia, de altivo caracter, de animo heroico e resoluto. Era-o D. Carlos? obedeceriamos a D. Carlos. Uma alma, uma vassoira e uma carroca, de nada mais precisava. Varrer, limpeza geral, pôr isto decente! Tal embaixador levantara castellos de milionario com o dinheiro da nação? Transferil-o de embaixada: representante vitalicio do Limoeiro em Africa. Tal ex-ministro compra as quintas, vendendo a vergonha? Penhora e prisão. Os bens ao erario, o corpo á penitenciaria. Deslaçar grancruzes e chumbar grilhetas. Norte e Leste, lamas do Tejo, Banco Lusitano, obras do estado, etc., etc., todas essas montureiras gangrenadas, — poios de escandalos, obscenamente fermentando ao ar livre, - queimal-as a calcium, purifical-as a vitriolo. Calcamos infamias, respiramos veneno. Que um ciclone de justiça nos purificasse o ar e desentulhasse as estradas. Caminho livre, atmosfera nova! Quem baldeou o paiz á ruina, á miseria do lar, á indigencia da alma? Idiotas? Aposental-os em onagros. Bandidos? Metel-os na cadeia.

<sup>1</sup> Um rei segundo a Carta, entende-se.

E a questão economica? Resolvida por si. Direi mais: util e necessaria. Mas resolvida de que fórma? Pelo sacrificio de todos, pela abnegação colectiva. As patrias, como os individuos, só se regeneram soffrendo. A dor é salvadora. Não ha virtude sem martirio, não ha Christo sem cruz. A Redempção vem da Paixão. A vida fortalece-se na angustia. Nem só a do homem, a vida inteira, a vida universal. A procela avigora o roble, e o ferro candente adquire a tempera, mergulhando-o em gelo. Quando a desgraça parece matar uma nação, é que tal nação estava morta. O caustico, que levantou o doente, decompõe o cadaver.

Resumindo: desastres, miserias, vergonhas, infortunios, calamidades, subjugadas com energia e padecidas com nobresa, enseivariam de novo alento o coração exanime da patria. O raio lascou a arvore? Brotaria, amputada, com maior violencia. A alma habita na raiz.

Mas seria possivel conjugar quatro milhões de interesses, quatro milhões de egoismos, n'um impeto de fé heroica e de renuncia? Era. Digo-o sem hesitar. O sibarita que ria, o cevado que ronque. Era! O espirito, como o fogo, consome traves, calcina pedras, derrete metaes. O facho d'uma alma pode incendiar uma Babilonia. Um iluminado pode abrazar um imperio. Tem-se visto. O cofreforte é de ferro, a libra é d'oiro, o egoismo é de bronse, mas a electricidade impalpavel, invisivel, imponderavel, volatilisa tudo n'um momento. Ora o espirito é a electricidade de Deus. Nada lhe resiste. Devora seculos, evapora mundos. Jesus e Boudha, um crucificado, o outro mendigo, refasem o globo, poem nova mascara á creação. Joanna d'Arc e Nunalvares, irmãos gemeos, redimem duas patrias. Focos ambulantes de espirito divino, arrastam e vencem, — magnetisando. O ceo é contagioso como a lepra.

Claro que o milagre exige a fé. Nem todos os sabios juntos escreveriam os evangelhos. A lingua do homem, sem a lingua de fogo, não apostolisa, discursa. Um Doutor não é um Messias.

A metempsicose, em moderno, do grande Condestavel, eis o meu sonho. Um justiceiro e um crente. Braço para matar, boca para resar. Pelejas como as de Valverde só se ganham assim: ajoelhando primeiro. O Nunalvares d'hoje não usaria cota, nem escudo, mas, ao cabo, seria identico. A mesma chama n'outro involucro. Não combateria castelhanos, combateria portuguezes. O inimigo mora-nos em casa. Aljubarrota no Terreiro do Paço e os Atoleiros... nos mil atoleiros de infamias que enodoam as ruas, e obstruem o transito. Queriamos um justo inexoravel, um santo heroico, com a verdade nos labios e uma espada na mão. Os quadrilheiros que in-

festam Lisboa e os sub-quadrilheiros que infestam as provincias, anulal-os, esmagal-os n'um dia, n'uma hora, sem pena e sem remorso, vasando-os logo, — atascadeiro de baixesas, lodo de malandros, — pelo buraco infecto d'uma comua. Depois pregar a tampa. Um colector *in pace*, um cano de esgoto jasigo de familia.

E, removidos os focos epidemicos, voltaria em breve a saude geral. A obra de reconstrucção, inda que lenta, marcharia sem estorvo. Humanisar o ensino, nacionalisar a industria, um clero portuguez e christão, a justiça fora da politica, o exercito fora de S. Bento, os burocratas para a burocracia, o professorado para as escolas, o poder legislativo entregue ás forças independentes e vivas do paiz, arrotear o solo, colonisar a Africa,—tudo era possivel, tudo era simples, desde que nos dessem uma fé, uma crença, vida luminosa,— uma alma!

Alma! eis o que nos falta. Porque uma nação não é uma tenda, nem um orçamento uma biblia. Ninguem diz: a patria do comerciante Araujo, do capitalista Seixas, do banqueiro Burnay. Diz-se a patria de Herculano, de Camilo, de Anthero, de João de Deus. Da mera comunhão de estomagos não resulta uma patria, resulta uma pia. Socios não significa cidadãos. O burguez estupido, perante as calamidades que nos assaltam, computa-as em libras, redul-as a dinheiro. Parece que se trata d'uma mercearia em decadencia. Divida fluctuante, impostos, cambios, cotações, alfandegas, cifras, dinheiro, nada mais. A ruina moral não entra na conta nem por um vintem. Deve e ha de haver, eis o problema. Direito, Justiça, Honra, Pundonor, — palavras! Se o gigo das compras andasse farto e os negocios corressem, podiam encafuar Jesus Christo na penitenciaria e sua Mãe no aljube, que a recua burgueza, dizendo-se catolica, não se moveria. O cambio estava ao par.

Fallir um banco, que desastre! Fallir uma alma . . . — Mas que demonio é isto de fallir uma alma ? —

Ouve lá, burguez rotundo. Um exemplo. Ouviste já nomear por acaso o Fialho d'Almeida? Vagamente. Ora bem; esse Fialho é a mais rica natureza artistica que Portugal tem gerado ha duas duzias d'anos. Um talento grande, rutilando em genio por instantes. Em genio, sim. Leiam os *Pobres*, o *Filho*, a *Velha*, o *Idilio triste*. Natureza de sensibilidade vibratil, agudissima, quasi morbida. Depois portuguez, idolatrando o seu Alemtejo, adorando a sua patria, instintivamente, organicamente, como a raiz adora a terra.

A uma tal natureza, em Lisboa, de 90 a 93, hora a hora assistindo á decomposição putrefacta d'aquella percevejaria nauseante,

não lhe era licito o refugio nirvanico dos matafisicos ou dos *habeis* na decantada torre de marfim. O Fialho estava pobre e o marfim muito caro. Indole ardente e valorosa, palpitante de plebeismo robusto, de humanidade sanguinea, olvidou planos d'arte, sonho alado, chimera astral, e de chicote nas unhas, mordaz e mordendo, arremeteu contra a fandangagem da sociedade lisboeta, como alguem que marchando direito a um nobre destino, se atirasse de repente ás ondas, aventurando a vida, — para salvar um bebedo.

Entre os projectos literarios do admiravel artista, um havia mais que todos acariciado e fecundado, os *Cavadores*, rustico poema, sintese sublime da vida da terra, da planta e do camponez, obra de fisiologia, de psicologo e de poeta, reçumando sangue, transpirando lagrimas, drama tangivel e real, movendo-se n'uma atmosfera enigmatica de infinito e de sonho. Um livro elevado. Lisboa rasgou-lh'o. Em troca deu-lhe os *Gatos*. D'um poeta epico fez isto: um varredor da Baixa. O Fialho durante tres annos varreu o Chiado, espiolhou a Havaneza, catou S. Bento. Os trapos converteram-no em trapeiro. A aguia baixou a milhafre. O milhafre é util, depura e limpa. Os *Gatos* foram, em parte, uma obra de justiça, por vezes de colera. Mas o rancor dos bons denota aiuda bondade. Só os grandes idealistas desceram a grandes satiricos. Christo dava ehicotadas.

Nos Gatos estoira de quando em quando um rugido de tigre. É o melhor do panfleto. O resto, tirante algumas paginas literarias, maravilhosas, descamba na insignificancia, — cisco, anedoctas, noticiario, zero. O estilo não basta. Uma melancia em bronse não deixa de ser uma melancia. Os Gatos tem valor moral e valor d'arte. Mas este é relativo, e portanto inferior, e aquelle ineficaz, e por tanto menos proveitoso. Varrer Lisboa nos Gatos, acho bem; varrel-a no Diario do Governo, acharia optimo. Conclusão: o desmantelamento da sociedade portugueza actuou o espirito impressionavel d'um grande poeta, esterilisando-lhe a genese da obra humana, imorredoira, e fecundando-lhe a semente da obra particularista e transitoria. Desviou do seu curso natural a agoa limpida que regava platanos e scaras para com ella inundar estrumeiras e desentupir esgotos.

Bom burguez, comprehendes agora o que é a falencia d'um espirito? Calcula, pois, em 2 milhões de consciencias <sup>1</sup>, o deficit

<sup>1</sup> É meia consciencia por habitante. Talvez excessivo.

moral, a ruina interior, que os teus guarda-livros não escripturam nas agendas. Perdeste dinheiro, meu rico homem, na quebra fraudulenta d'um banco? O Fialho e nós perdemos os *Cavadores* na quebra fraudulenta d'uma nação. O prejuizo maior foi o nosso. O nosso, o da patria. Porque é mister que t'o diga, bom burguez: sem o banco de Portugal ficariamos pobres 30 anos. Mas sem os Lusiadas ficariamos pobres para sempre. As libras voltam. O genio não se repete. Por isso, burguez odioso, te não lamento. Mais ainda: regalam-me ás vezes, Deus me perdoe, os teus desastres lembrando-me que só te levantarás honradamente, quando se te der, de fome, um nó nas tripas! Idiota! Nem egoista és. Vês apenas dinheiro, e hão de deixar-te sem camisa. Inda bem. Só nu ficarás decente.

Continuemos. A nação, mais do que de libras, carecia d'alma. Quem lh'a daria? Quem a tivesse como o sol tem luz: infinita. Pobre D. Carlos! Que havia de elle dar, — mediocridade palurdia, já aos 25 anos atascado no cebo dinastico, nas banhas brigantinas! Alma? Bem alma, não; quasi pequena diferença: lama. Uma inversão de duas letras. Ligeiro lapso, cuja emenda é esta: Viva a republica!

O rei falhara. Nullo, insignificante. Pedir-lhe genio, heroismo, grandeza, sublimidade, — o mesmo que pedir astros a uma couve ou raios a uma abobora.

A existencia da patria dependia da revolução. O rei não poude, não soube, ou não quiz fazel-a. Em suma, não a fez. Perdeu-se. Que restava? Fazel-a o povo. Não a fazendo, perdia-se tambem.

O rei, em vez de cortar o cancro, identificou-se com elle. Chaga maior, operação mais grave. Já ninguem suprimirá o cancro, sem suprimir a realeza.

O republicanismo não é aqui uma formula de direito publico; é a formula extrema de salvação publica. No predio em chamas ha só uma janella aberta. Preferem os monarchicos morrer queimados, por a janella estar pintada de vermelho? Fosse ella branca, que eu saltaria sem escrupulos.

Republicano e patriota tornaram-se sinonimos. Hoje quem diz patria, diz republica. Não uma republica doutrinaria, estupidamente jacobina, mas uma republica larga, franca, nacional, onde caibam todos. Não d'um partido, da nação. Presidente o melhor. Foi por acaso miguelista? Embora. Uma revolução por seleção de caracteres.

Tal movimento civico, espiritualisado e grande, requeria pelo menos um homem. Existe? Existiu: José Falcão. José Falcão! Alma tão nobre de patriota não a conhecerei jamais. A ideia de patria, feita verbo, n'ella encarnara divinamente. Hostia sublime! Trigo de comunhão deu-nos a fé, e trigo de viatico, na hora da nossa morte, dá-nos ainda a esperança.

Á volta de mim vejo monturos, dentro de mim encaro cinsa. Tudo acabou, não é verdade? Melancolicamente revolvo a cinsa, poeira de chimeras, e uma flamula fulge, uma brasa crepita... É a alma d'elle... Não quer apagar-se. Mesmo dentro de nós, tumulos cerrados, continúa ardendo. Ámanhã de taes campas podem brotar ainda lavaredas.

Grande homem! Como o sangue em momento de panico reflue de chofre ao coração, dir-se-ia que na hora suprema toda a alma da patria n'aquella alma se ajuntára.

Em José Falcão a inteligencia era robusta, a sciencia enorme, mas a grandesa moral incomparavel e soberana. Dizia o que pensava, fazia o que sentia. Um justo. Portanto, um solitario. Querendo viver puro, viveu em si mesmo. Isolou-se. Nem ambicioso, nem vaidoso. Nos altos pincaros, de gelo e de luz, não ha microbios.

Egoista intelectual? Nunca. Animo generoso, os problemas sociaes captivaram-no. A sociedade evitou-a. Livros e familia: cerebro pensando, coração amando.

Mas o sentimento da patria com tal furor e febre lhe girava no sangue, tão inato e profundo lhe ardia lá dentro, que aquelle homem de ideias instantaneamente se volveu, como por milagre, em homem d'ação. O ruido molestava-o; procurou o ruido. A turba incomodava-o; procurou a turba. Agitou-se tres anos em movimento frenetico. Patria! Patria! a visão constante, o sonho de toda a hora! Fogo sagrado, fogo devorador. Queimou-se, abrasou-se n'elle. Auto-de-fé d'um corpo nas lavaredas d'uma crença.

O patriotismo tornára-se em José Falcão um misticismo. Comprehendo-o bem. Ideia tão inflamavel, em tão candente natureza moral, sublima-se, ilumina-se, perde-se no extase, no enlevo, no transcendentalismo religioso. Aquelle homem exhalava de si o quer que fosse de sobrenatural e de divino. Sentia-se que no grande momento arriscaria tudo: familia e vida, fortuna e lar. Atravez do crente apercebia-se o heroe. Por isso arrastava. A eloquencia vinha-lhe expontanea, dominadora, magnetica. Não a eloquencia literaria dos artistas. Eloquencia d'alma, verbo interior, luz d'uma chama.

Depois n'aquelle homem tudo era portuguez, sobrio, simples, varonil, vernaculo: figura, gesto, palavra, intonação, modo de vestir, maneira de andar. Tudo beirão, tudo nosso. Nem um galicis-

mo. Austero e risonho, violento e meigo, — a singelesa na grandesa. Lembrava ainda o Condestavel. Como elle, espirito heroico, braço de ferro para o comando, boca de santo para a piedade.

Extenuado e letargico, presentindo a morte, nunca desanimou. Pois a doença da patria não era ainda bem mais grave? Por ella, sim, desejaria viver, desejaria morrer. A força fisica abandonava-o, só a vontade sobrehumana o tinha de pé. Era já uma existencia feita de resurreições, um ideal galvanisando um cadaver.

Dizia-nos elle, quasi no fim : Não duro muito; aproveitem-me. Morria d'ahi a mezes.

Não ha uma intima e dolorosa afinidade entre a alma quebrantada d'um povo, baldadamente, durante seculos, evocando um Messias, e a breve aparição d'um redemptor, miragem subita, que mal se desenha se desfaz?

Tal a arvore-espectro, fructos d'aurora sonhando, caveiras torvas produzindo, que um dia gerou, milagre d'amor! o pomo d'oiro deslumbrante, e o viu desprender, esbroando em cinsa, do galho nu, do ramo esteril de esqueleto . . .

Arvore noturna, a morte gira-te nas veias, e os fructos de Ideal que tu concebes já trazem no amago, quando nascem, as larvas deleterias do sepulcro...

Desiludido, assim o creio por vezes. Depois a um golpe de sol, o Quichote revive, exalto-me de novo, de novo espero . . . Florinha azul, beijo Deos, — divina Esperança! . . .

\* \*

Escrevi ha ano e meio as paginas que ahi ficam. Tencionava completal-as, documentando-as. Inutil. O inquerito definitivo á montureira circumdante é a ferro e fogo, não a pena e e tinta, que deve executar-se.

Ampliarei ainda estas anotações com o protesto que foi dado a lume, quando o governo tolheu a homenagem a Guilherme Braga. É um rapido exame dos planos ultimos da monarchia. Por isso o transcrevo. Eil-o: O governo prohibiu a manifestação anti-jesuitica, que hoje deveria realisar-se no cemiterio d'Agramonte em volta da campa do grande poeta Guilherme Braga.

Os jesuitas são o auxiliar da monarchia. Atacando-os, atacamos o Rei. O ministerio não o permitte. Nada ha que estranhar. É logico.

Desde a crise do *ultimatum* inglez, que tanto podia significar uma onda de vida nova como o estertor d'um moribundo, resvala a nação dia a dia, ao lethargo estupido da indiferença. Estará morta? Estará cataleptica? O futuro, breve talvez, o vae dizer.

Mas na opinião do mundo, já Portugal não existe. Dura, mas não existe. Dura geograficamente, mas não existe moralmente. A Europa já considera isto uma coisa defunta, espolio a repartir, iguaria a trinchar. Salva-nos da gula dos commensaes a rivalidade dos apetites. No dia em que se harmonisem devoram-nos.

Como resistir? pela força fisica? impossivel. Não ha balas nem libras, não ha ouro nem ferro. Qual o meio então? Um unico: a força moral. Não vale tudo, mas vale alguma coisa. Na balança da realidade ephemera, os cauhões pesam como bronse, e o Direito e a Justiça pesam como ar. Sim; ás vezes, não sempre.

Houve prophetas que domaram leões: martires que aterraram algozes. E quando um homem ou um povo sucumbem altivos em nome da verdade, esse homem resuscitará nas consciencias, e esse povo resuscitará na Historia. O justo, expirando na Cruz, ao terceiro dia levanta-se do tumulo. O covarde, mergulhando em lodo, em lodo agonisa e em lodo se transforma.

Qual era, pois, a grande missão, de um governo em Portugal? Fazer de quatro milhões de espiritos um só espirito, juntar quatro milhões de vontades n'uma só vontade. Raios de luz divergentes, aquecem; convergentes, abrazam. Um cento de meias abnegações individuaes perdem-se, quasi estereis, na indiferença coletiva. Não mudam aos olhos da Europa a fisionomia portugueza. Mas a abnegação e o sacrificio de todos, a comunhão unanime e gran-

diosa n'um ideal de Justiça, n'um ideal de Patria, transfigurarnos-ia por encanto, de povo de chatins em povo de heroes, de mortos com direito ao cemiterio, em gente viva com direito ao pão, com direito á luz.

E o problema religioso, nada mais singelo: na esfera do pensamento, liberdade absoluta; na esfera dos actos, telerancia reciproca.

O povo dos campos mantem a sua fé tradicional. Quando se dirige a Deus precisa ainda um lingua: o Padre. Faltando-lhe a hostia, falta-lhe Christo. Levando-lhe a egreja, levam-lhe o Céo.

O Catolicismo é roble caduco, mas nos galhos exangues, de verdura palida, innumeras aves innocentes gorgeiam ainda, fabricam o ninho em que adormecem. Não lancemos o machado ao tronco do roble, sem dar aos corações ingenuos, que o povoam, outra verdura calma onde se abriguem. O mundo róla no infinito; no infinito deve egualmente girar o espirito do homem. Ai dos que vivem só na terra, olhando o horisonte com o olhar da carne! Esses não vivem. Andam kilometros e contam horas, mas o Espaço é a jornada da alma e o Tempo a hora eterna que não finda. O homem, sem o ideal sobrehumano, regressa á bestialidade d'onde veio.

Se o cavador miseravel não comunga em Christo senão pela hostia, que a hostia lhe seja offerecida, mas candida e branca, em mãos de misericordia e puresa. Organisem um clero nacional e christão, evangelista pela virtude, embora catolico pelo dogma. Varram da Egreja a estrumeira política; para bispos escolham santos, e a questão religiosa desaparece n'um momento. Spinosa ou Schopenhauer entender-se-iam muito bem com S. Francisco d'Assis.

Porém, os homem que ha muito dirigem os destinos da Nação, ultimas varreduras do constitucionalismo agonisante, quasi sempre democratas vasios aos vinte anos, e cinicos redondos aos quarenta, são incapazes de um plano de governo, gerado n'uma filosofia superior, amoldado a uma razão pratica luminosa e traduzido em factos, por uma vontade inabalavel e continua. Que elles, francamente, visam apenas salvar o seu interesse, o seu egoismo e as suas lantejoulas de mediocres.

Conservam a realesa no intuito de se conservarem a si proprios. Mas uma realesa moribunda só entre mortos alcançará reinar. Fazer do Paiz um cemiterio d'almas, eis o problema. As associações protestam? Dissolvidas. Os clubs ameaçam? Trancados. As Cortes incomodam, ás vezes? Suprimem-se. Os jornaes irritam? Cadeia. Todo o obstaculo, desfazel-o: se é venalidade, pela compra; se é moralidade, pela tirania. Ha consciencias que se indi-

gnam? Prendam-nas. Ha gente que se revolte? Fuzilem-a. Ordem! muita ordem! Quer dizer: Silencio! Digerir, e calar. O Paiz inteiro uma campina raza, e n'ella manobrando, ovante e livre, o General Queiroz. Olhae: galopa de Norte a Sul e nem um monticulo para surprezas, uma ravina para emboscadas. Planura perfeita: bem chã, bem unida e bem morta. Vivos, a municipal e a policia.

Receio, pois, de quem? da burguezia liberal? Por via de regra o burguez, liberal ou não, traz nos intestinos um policia ingenito: o medo. Anda guardado.

Receio do operario? O operario portuguez é soffredor e humilde. A grande industria concentra-se em Lisboa e Porto, onde a policia usa rewolvers e a municipal Kropatcheks. Comtudo, a maré do socialismo invade, formidavel, os parlamentos europeus. Á cautella, proteger S. Bento. Decreta-se uma lei, inutilisando o voto ao operario: eleitor, ás vezes; elegivel, nunca.

Receio do exercito? Lisongeal-o . . . e diminuil-o. O exercito é a municipal.

Optimo. Só fica uma nuvem negra: os campos, a plebe da enxada. Horda infinita. Na alucinação da miseria, quem a ha de conter? O Queiroz? O Graça? Não chegam. Só um Queiroz em cada aldeiola, um Graça em cada freguezia. O perigo enorme, vem d'ahi. Meio milhão de esfarrapados com este general—a Fome, tornam-se invenciveis. Existe apenas um recurso: Deus. Muito bem. Trata-se com Deus.

Il y avec le ciel des accommodements. Ha efectivamente. Mas conforme o céo, e conforme o Deus. O Deus dos Evangelhos, por exemplo, é um Deus exquisito, não presta. Leva á submissão, nunca á ignominia. Capaz de gerar um martir, nunca um hipocrita. Depois, a sua doutrina egualitaria, em certos temperamentos, cria alucinados, produz rebeldes. O Nihilismo é filho bastardo de Jesus. E elle, o proprio Deus, n'uma crise de colerá, não desatou ás chicotadas? Com o Deus do Calvario, abrigo de humildes, redemptor de plebes, um homem d'estado, espelho de cordura, não deve entrar em negocios. Arrisca-se.

Quer-se um Deus maleavel, arguto, sceptico, inteligente: o Deus da Companhia de Jesus. Ora ahi está um Deus civilisado, sem preconceitos, util a um governo. Instruido e metodico, ambicioso e cauteloso. Boa educação, boas maneiras, limpesa de roupas, latim excelente.

Sabe catechisar uma duqueza ou fanatisar uma peixeira. Dispõe de infernos com lavaredas de fogo ou lavaredas de gase, de céos confortaveis para gente rica e céos de quinto andar para a canalha. Harmonisa o lausperenne com a kermesse, S. Carlos com Santo Ignacio, um sermão com um baile, e o Espirito Santo da Egreja de S. Luiz com o tiro aos pombos na tapada da Ajuda.

Por isso a monarchia firmou alliança com o Jesuita, e o Jesuita vae esburacando o sub-solo moral da Patria Portugueza. Alastrou, minou, furou sem ninguem ver. Debaixo da terra. Agora aparece. Caminhou na sombra, de joelhos como um larapio. Agora mostra-se. Mostra-se e desafia. A rede escura da sua influencia abrange a área da Nação. Colegios e conventos em todas as cidades, em todas as provincias. Levantou baluartes, estrategicamente, escolhendo o terreno. Julga-se inexpugnavel. Manobra á luz, desfila em batalhões, forma em revistas. É a guarda municipal da consciencia portugueza. O seu Deus corresponde-se com o ministerio, tem entrada na corte e verba no orçamento.

Perguntarão: Se o governo dispunha do clero, por que chamou o Jesuita? Se havia de casa o abbade, por que recorreu ao missionario? É que o abbade, desmoralisado pelo constitucionalismo em sessenta anos de tranquibernia eleitoral, perdeu, lentamente, aos olhos do camponez, o caracter augusto de intermediario da divindade. O missionario ainda não.

E eis ahi porque o governo pactuou com o jesuita, e nos inhibe de responder, como desejavamos, áquella entrudada grotesca de Santo Antonio, que durante semanas emporcalhou as ruas de Lisboa. Carnaval sacrilego! A humildade, a virtude e a pureza do sublime franciscano, enxovalhadas e calcadas em correrias de titeriteiros e de bebedos! O discipulo candido, da mais angelica alma que ventre materno den á luz, exposto a glorificações mercenarias, a apotheoses aviltantes! Para celebrar a dor, foguetorios e musicas! Para celebrar a mansidão, toiradas e baionetas! Para celebrar a renuncia, jogos e toiros, galopes e clarins! Um banquete sumptuoso, uma rainha constellada de joias, convivas em fardalhões auriluzentes, damas cobertas de brocado, na mesa opulenta uma hecatombe luculiana, e um burguez anafado e ventrudo, ao dessert, copo de champagne na mão, erguendo um brinde (com arrotos), á doçura, á singelesa evangelica do amigo do Poveréllo, de Santo Antonio de Lisboa! E não fulminou Deus o animalejo estereorario!

E, por fim, aquella debandada de entremez eclesiastico em que os padres de Jesus, loucos de terror, cegos de covardia, largavam da mão as coroas e as insignias, para melhor se escapulirem, desordenados e fedorentos.

Iremos a Agramonte, iremos silenciosos, a um e um, esconder em flores o tumulo modesto d'esse bello poeta, a quem a sociedade, em troca do Genio, doou amarguras e vilipendios. Tardia romagem da nossa indesculpavel ingratidão. E, emquanto a protestos ruidosos, só um a fazer. Mas esse deve fazel-o a nação inteira, e sem pedir licença aos governantes. Protesto unico e definitivo, d'onde resulte uma sociedade virtuosa e nobre, equitativa e harmonica, impregnada nas leis e nos costumes da moral sublime de Jesus, e refractaria, portanto, á moral ambigua do Jesuita.

\* \*

Eis ahi, em sintese, a obra do rei e do governo. Obra de estupidez, obra efemera. Imbecis. Conhecem, da Eternidade, o minuto em que jantam, e, do Espaço, as doze cabeças de comarca onde fazem bulha. Raciocinam com os pés, com as mãos, com os olhos, com os ouvidos, com o estomago. No craneo, farelos. Supõem-se grandes, e não existem. Mandam, decretam, dão ordens, e não existem. Só espiritualmente se existe, vivendo no infinito, e elles, espiritualmente, moram no vão d'uma escada.

E julgam, os idiotas, salvar o rei! Por que forma? Já o disse: tornando o paiz um cemiterio d'almas. Dinastias agonisantes querem vassalos defuntos. Entre quatro milhões de cadaveres um ventre com duas pernas, dois braços, uma abobora nos hombros e uma espada na mão, a distancia, movendo-se, ilude ainda: parece gente. Rodeiam-no baionetas, cavaleiros o guardam. Contra quem? contra os mortos. Invencivel então, não é verdade? Perdido, inteiramente perdido. Se os mortos resurgem, elle evapora-se. Se tudo é findo, se os Lazaros se não levantam, quando chegarem os corvos, principiarão por elle o seu banquete. Ou devorado pela nação, ou devorado pelo extrangeiro. A nação acorda? É o exilio. Submete-se? É que está morta, e, das nações que morrem, as nacões vivas se alimentam.

Mas, por emquanto, folga. O dia d'hoje pertence-lhe. O Estado é o rei. Cidadão ha um unico: D. Carlos. Os deveres são nossos, os direitos, d'elle. É d'elle o meu pensamento, é d'elle a minha bolsa, é d'elle a minha vida. Estrangula-me as ideias, arromba-me a gaveta, ou corta-me o pescoço, conforme queira. A justiça é um relogio que elle atraza, adianta ou faz parar, segundo lhe dá na vontade. Decreta a Lei e nomeia o Juiz. O parlamento é o seu ca-

prieho. Entre uma toirada e uma ferra, escreve ordenações com uma navalha. O paiz é D. Carlos. Seja. E quem é D. Carlos? Ahi vae um retrato que é um libelo:

Torre do Outão. Esta primeira fantasia regia de sua magestade importou em duzentos contos de reis, ou mais, subtrahidos ao tesouro. Juridicamente, um crime. Artisticamente, uma indecencia.

Exequias de D. Luiz. mandadas celebrar pelo municipio de Lisboa. capital do reino: Sua magestade, apesar de convidado, não quiz assistir. Foi-se aos coelhos para o Alfeite. Se vagueiam no ar as almas dos que morrem, a de D. Luiz I, n'esse dia, chumbou-a porventura, ao levantar a hostia nas exequias, a filial escopeta do Snr. D. Carlos.

Ultimatum inglez: Roubados e insultados. O paiz protesta, n'um vigoroso momento de indignação e de colera. Uma creatura houve que ficou impassivel: o rei. Não teve aquella mão um gesto de furor, não encontrou aquella boca uma palavra de altivez. No dia seguinte, em carro descoberto, charuto a arder, expunha D. Carlos, na Avenida, aos transeuntes atonitos, a inconsciencia lorpa da sua figura habitual.

Convenio inglez: O art. 75.º da constituição do reino diz o seguinte: O rei é o chefe do poder executivo e o exercita pelos seus ministros d'Estado. São suas principaes atribuições: § 8.º Fazer tratados. Bem. De duas, uma: ou o rei conhecia o convenio que o Snr. Barjona negociava em Londres, ou não o conhecia. N'aquella hipotese, todas as injurias, todos os doestos, toda a lama aviltante, que a nação, ás mãos ambas, arremessou ao convenio, cáem, de chofre, em sua magestade. Se era alheio ao convenio, alheio e indiferente a um acto nacional, de vida ou de morte para a honra da patria, então ou sua magestade é um miseravel ou sua magestade é um irresponsavel ¹. D'aqui não ha fugir.

Chegam a Lisboa as bases do convenio. O Snr. D. Carlos em 21 de Agosto de 1890, ao procurar nos jornaes o anuncio dos theatros, viu-as naturalmente, viu-as decerto. Ignorancia, agora, não a pode alegar. Conhecia o crime. Que fez? Abram as *Novida*-

<sup>1</sup> Irresponsavel segundo Lombroso, não segundo a Carta.

des de 22 de Agosto. No artigo editorial, violentissimo, ha estes periodos:

«Na historia da nossa decadencia, levantou-se um novo e ruinoso padrão. O tratado do Snr. Hintze Ribeiro segue-se n'esta serie lamentosa ao tratado de Methwen, e deixa-o no escuro.

Em nossa honra e consciencia, diremos alto e bom som: o tratado firmado em nome de Portugal com a Inglaterra é um padrão de imperecivel ignominia, e o dia, em que o seu texto completo for publicado no *Diario do Governo*, deverá ser considerado por todos os cidadãos amantes do seu paiz como um verdadeiro dia de luto nacional.»

E mais adiante, na 3.ª coluna, sob o titulo,—As festas em Cintra, o Rally paper, o Baile. — escreve ainda o mesmo jornal:

Conforme estava anunciado, realisou-se hontem em Cintra, nos terrenos da Granja do Marquez, o Rally paper. Perto das 3 horas chegaram el-rei e a rainha n'um landeau á Daumont, acompanhados pela Snr.<sup>a</sup> D. Josefa Sandoval, veador Antonio de Vasconcellos e oficial ás ordens Λ. de Serpa.<sup>»</sup>

Segue uma comprida nomenclatura de altos senhores e nobilissimas damas, que, em volta do rei, tomaram parte na função.

## E conclue a noticia:

Na retirada, suas magestades vinham em carro descoberto, escoltados por todos os jogadores que tinham entrado na partida, e seguidos por mais de duzentas carruagens descobertas, conduzindo tudo o que ha de mais elegante em Cintra.»

E eis ahi como o rei de Portugal e tudo que ha de mais elegante em Cintra encaravam a imperecivel ignominia do tratado de 20 de Agosto de 1890. Hipp, hipp, hurrah! God save the King! Viva Salisbury! Viva D. Carlos! Que imundicie!

Sua magestade, ainda á ultima hora, doente, no castello da Pena, queria a recomposição do gabinete Serpa, isto é mantinha o convenio. Foi o Snr. João Chrisostomo quem determinou a queda do governo, afirmando ao rei que, se elle insistisse, a revolução era inevitavel.

Sintetisando: O tratado de 20 de Agosto, no juizo da imensa maioria do paiz, quasi a unanimidade, significava a ultima das afrontas, a ultima das vergonhas. Pois o Snr. D. Carlos deixou-o negociar, no dia que elle chegou a Lisboa celebrou uma festa, sustentou-o mezes contra a vontade clara da nação, largando-o apenas, humilhado, diante das baionetas e da revolta.

O paiz, rasgando-o, rasgou-lh'o na cara.

Revolta do Porto: O Verbo era de luz. Encarnou mal. D'ahi o desastre. A lava purpurea, não abrindo cratera, rompeu, angustiosa, por uma fenda. Collem o ouvido na montanha: ha trovões lá dentro. Um dia d'estes será vulcão. Adiante...

O municipio do Porto, em 12 de Fevereiro de 91, dirigiu ao rei uma mensagem. Copio d'ella estas frases:

Não basta repellir e condemnar os factos, é mister, mais que tudo, inquirir das causas que os tornam possiveis e mesmo faceis. E a consciencia nacional, interrogada, responde sem hesitar que erros de muitos annos; abusivas tolerancias em toda a especie de deveres sociaes e publicos; quebras frequentes de disciplina, tanto na classe militar como em toda a ordem de serviços publicos; relaxação no cumprimento das obrigações de cada um; irresponsabilidade frequente para faltas de toda a ordem; deploraveis complacencias acobertadas com o que abusivamente se chama a doçura dos nossos costumes, taes parecem as causas geraes que permittiram e facilitaram tão deploraveis acontecimentos. E a camara municipal do Porto, n'este momento interprete dos sentimentos da cidade, entende que faltaria ao seu dever, se não chamasse a attenção de V. M. sobre estes males, que é dever de todos os cidadãos, desde a mais elevada gerarchia á mais humilde condição, combater e destruir a todo o custo, se quizermos salvar a nossa patria do inevitavel naufragio das nações que chegam a semelhante estado.

(Extracto da representação da Camara do Porto ao Rei, em 12 de fevereiro de 91.)

Eis agora o extracto da resposta do Snr. D. Carlos:

«O sustentamento da justiça e a rigorosa applicação das leis são o fundamento moral de toda a sociedade bem organisada; a publica administração tem de ser necessariamente economica e modesta; a política precisa de se mostrar, agora e sempre, evidentemente elevada e respeitavel nos seus intentos e nos seus caracteres dominantes. Estes salutares principios que a digna vereação municipal do Porto me relembra na sua mensagem, professo-os eu como verdades fundamentaes, e tenho-os para normas inquebrantaveis da minha magistratura constitucional. Diz-me a consciencia que lhes tenho sido fiel; e se ainda não pude mostrar toda a minha profunda dedicação pela nossa patria, tem sido isso devido ao pouco tempo da minha vida de rei, desgraçadamente assombrada por acontecimentos de que me não cabe a responsabilidade, mas de que sinto, como os que muito a sentem, a triste e dolorosa significação.

Que quer isto exprimir? Que a camara do Porto, com o aplauso de D. Carlos, justificou a revolta de 31 de janeiro. Embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essencia. Mas a braveza d'um acto, quando a razão o determina, desculpa-se bem. Ha um julgador que diz a um reo: «A lei condena-te, mas a verdade absolve-te.» Que faz esse juiz, quando elle é um rei? Perdoa.

Volveram anos. Os grandes criminosos, a que se referia a mensagem do municipio do Porto, onde é que estão? Nas mais altas dignidades, rodeando o trono.

E o tenente Coelho, meu senhor? onde é que está elle? Apodrecendo em Africa.

Viagem do Snr. D. Carlos ao Porto, depois do 31 de janeiro: Mais d'um ano decorrera, antes de sua magestade se abalançar á viagem. Serenados os animos, mete-se a caminho. Os estudantes, em Coimbra, assobiam-no. Chega ao Porto. Desfila o cortejo. Ao lado do carro de sua magestade seguia um chefe de esquadra, a pé, durindana ao vento. Entala-se-lhe o gladio n'uma das rodas, partindo-se em bocados. O monarca desembainha, veloz, a sua espada de commandante em chefe, e bizarramente lh'a entrega com donairosa cortezia. Lá está na esquadra.

Baile do ministro inglez, em Cintra: No verão de 1892 dava o ministro inglez uma festa pomposa em honra do Snr. D. Carlos. Sua magestade aceitou-o. O ministro inglez, n'aquelle instante, era a Inglaterra. O soberano de Portugal era a nação portugueza. Pois o rosto que levara a bofetada sangrenta ia vêr-se aos espelhos do animalejo que lh'a dera! Ia limpar os escarros ao guardanapo de quem lh'os atirou!

Um rei que a fatalidade inexoravel, que o destino impiedoso submetesse, algemado, a semilhante vergonha, choraria de raiva lagrimas de sangue, a não guardar no intimo da alma, como D. Carlos, o retrato de D. João vi, n'um pataco falso. Desejaria eu vêr, em lance de tal ordem, a grande e melancolica figura de Pedro v. Que tragica altivez e que dorida nobreza não exprimiria o seu olhar! E D. Carlos? D. Carlos, em toda aquella noite pavorosa, jogou descuidadamente o bleuff, especie de batota, com dois casquilhos ele-

gantes do mundanismo que se diverte. Verifiquem, lendo o *Jornal* do *Comereio*, que relatou o taile. Acrescento mais: quem o relatou assistiu a elle.

Dissolução das côrtes. Primeiro golpe d'estado: O Snr. D. Carlos, um bello dia, farto de atirar ás perdizes, alveja á queimaroupa o codigo politico da nação. Com que fim? Salvar-nos, salvar a patria. Era a vida da patria, que, em risco iminente, o constrangia á ditadura. Espesinhava os codigos, para manter a nacionalidade, sacrificando (com que magoa!) o juramento do rei á existencia do reino. Acto solene, acto grandioso. D'ora avante quatro milhões de espiritos do seu espirito viveriam. Esculptor d'um povo, cinzelador d'uma raça, ia fazer historia, fazer humanidade. Como Deos, trabalhava em almas. Um rei idealista, que, em tal momento, no fogo divino d'uma obra d'arte, — quadro ou estatua, musica ou poema, — quizera sublimar-se, escolheria naturalmente uma obra elevada, d'essencia religiosa, de feitio heroico. Guilherme, o visionario, escutaria o Lohengrin. Carlos, o gordo, foi ao Brasileiro Pancraeio. Os jornaes o disseram. Textual: ao Pancraeio. Perfeito, simbolico.

Regresso da expedição á Guiné: Vae um bando de homens, filhos da miseria, a terras inospitas e distantes jogar a vida pela patria. Chegam, cumprido o dever, exhaustos e dizimados. Quem lhes sae ao encontro? O rei? O rei, áquella hora, ou andava ás lebres ou palitava os dentes. Galardoou-os com meia duzia de crachás. Eram poucos. Muito bem: que os rifassem. E rifaram-nos!

Pandega a Paris: Vinte e quatro dias no cerebro do mundo. Que trouxe de lá sua magestade? Recibos e gravatas.

Viagem á Inglaterra: Quando em 30 de Janeiro de 1891 compunha eu este verso, — A deshonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira — , envolvia a Jarreteira, em ultimo logar, a maxima ignominia. Tão grande, que parecia hiperbolica. Vaticinei, adevinhei. Eil-a, a insignia infamante, na perna esquerda do Snr. D. Carlos. Na outra, já a rainha Victoria, no 11 de Janeiro, lhe havia soldado uma grilheta.

Viagem á Alemanha: Dias antes do roubo de Keonga houve baile no Paço. Na quadrilha real, em frente da Snr.ª D. Amelia, quem? O ministro alemão. Não bastava. Deveria D. Carlos envergar, de joelhos, uma libré prussiana. E foi envergal-a. Contam os jornaes que lh'a improvisaram n'uma noite, em doze horas. Escudeiro novo de senhor tão grande, queria logo vestil-a.

A cultura intelectual de sua magestade: Transcrevo, d'uma publicação comemorativa do centenario Henriquino, este famoso documento do Snr. D. Carlos. É um autografo. Diz assim:

«Para celebrar a immorredoura memoria, do Infante D. Henrique, nada encontro melhor, do que, transcrever, a estancia de Camões, que serve de epigraphe, á excellente e benemerita, traducção do notavel livro de Major».

Leram? Que indigencia de frase e que pontuação! Um estudantinho imberbe não escreveria aquillo.

E eis ahi, a ligeiros traços, a vera efigie de sua magestade o Snr. D. Carlos. Quem a olhar, exclamará por força: Viva a Republica! N'esta agudissima crise nacional a republica é mais do que uma simples forma de governo. É o ultimo esforço, a ultima energia, que uma nação moribunda opõe á morte. Viva a Republica! é hoje sinonimo de — Viva Portugal!



## DO MESMO AUCTOR

A entrar no prelo:

Flores do Ideal, poesias liricas.

Em preparação:

Livro de Orações, poema. Prometheu libertado, poema.















PQ Guerra Junqueiro, Abilio Manuel 9261 Patria G8P3

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

